

Ajedrecista récord

A los 10 años, Faustino Oro es el maestro internacional más joven de la historia. DEPORTIVO



Inglaterra y España, a cuartos Con angustia uno y

con goleada el otro, los dos se clasificaron en la Eurocopa.

DEPORTIVO

Lunes 1 de julio de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.228, PRECIO: \$ 2.000,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50.

# Un voto entre la bronca y la decepción le dio un triunfo histórico a Le Pen en Francia

Fue a votar el 60% del padrón, la mayor participación en los últimos 30 años.

El holgado resultado que favoreció a "Reagrupamiento Nacional" no le alcanza, sin embargo, para lograr la mayoría parlamentaria que en Francia forma cada gobierno. Por lo tanto, habrá un balotaje el próximo domingo. La ultraderecha no gobierna Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Los rivales de la agrupación lepenista, el izquierdista Jean Melenchon y el pro-

pio presidente Emmanuel Macron, llamaron a conformar un frente para impedir su victoria en la segunda vuelta. La grave situación social y el tema de la inmigración fueron centrales en el voto contra el gobierno. Si el partido de Le Pen consigue la mayoría absoluta el domingo, deberá cohabitar o compartir el poder con Macron, presidente de la República y jefe del Estado. P.3

**CON EL 64% DE VOTOS ESCRUTADOS** Reagrupamiento Nacional Marine Le Pen

Nuevo Frente Popular

Ensemble

Emmanuel Macron

21 %







#### Marcha, gritos y piedras contra la tía de Loan, que sigue libre

Mientras en 9 de Julio continuaban los rastrillajes a partir de la declaración de Laudelina Peña, quien dijo que Loan fue atropellado por el marino y su pareja, en

la ciudad de Corrientes vecinos protestaron y apedrearon el lugar en que estaba alojada la mujer, que debió ser trasladada. Los fiscales del caso habían pedi-

do a la jueza, más temprano, el arresto de Laudelina, pero la magistrada se negó. Crecen las dudas en torno a lo que realmente pasó con el nene. P.34

### "No me iba a rendir", dijo el piloto que pasó 36 horas en la nieve

Ezequiel "Queque" Parodi, de 42 años, fue rescatado ayer después de un aterrizaje forzoso con su avioneta en un lago congelado, en Chubut, y de haber pasado un día y medio en la montaña, a la intemperie, con temperaturas heladas. "Pasé la noche con mucho frío y mojado, nevó 40 centímetros mientras en dos semanas. P.37

estaba ahí", relata. Lo ayudaron algunos elementos de supervivencia que lograron hacerle llegar los rescatistas, pero el clima complicaba todo. Caminó horas hasta que unos pilotos de helicóptero pudieron salvarlo. Es la segunda emergencia que sufre con un avión

### La Corte cierra el pleito con la Ciudad que abrieron Massa y Fernández

Es por la decisión del gobierno kirchnerista de recortarle más de un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires desde septiembre de 2020, en plena pandemia. La disputa había llegado a la Corte que, en principio, firmó una cautelar a favor de los porteños en diciembre de 2022. Sin embargo esa decisión nunca fue cumplida por Alberto Fernández. Se espera el fallo entre este mes y agosto. P.6

### Milei dice ahora que va camino a una fusión con el PRO

"Si hoy fuéramos a las elecciones fusionados sacaríamos el 57% de los votos", pronosticó el Presidente en relación a la fuerza que lidera Mauricio Macri. Milei aseguró que no tiene conflictos con el ex mandatario y admitió que hace dos semanas que no habla con él por su nutrida agenda internacional. El mandatario elogió a Ritondo, Lospennato y María Eugenia Vidal por su apoyo en el Congreso. P.9

### El Frente Amplio pica en punta en la carrera presidencial en Uruguay

Con un 32%, la concurrencia más baja desde que se disputan internas partidarias en el país, en 1997, la agrupación opositora del ex presidente José Mujica llevó el mayor número de votantes y consagró ganador al candidato más moderado, Yamandú Orsi. En el partido de gobierno, segundo, se imponía Alvaro Delgado, avalado por el presidente Lacalle Pou. P.28

Sumario CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024

### Un premio por cumplir y gremialistas que dan vergüenza

DELA **EDITORA** 



Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com



odría ser un chiste: Neuguén aprobó una ley que establece el pago de un adicional para los docentes que no tengan más de tres faltas trimestrales. La suma. remunerativa y no bonificable, será del 15% de la asignación del cargo u horas cátedra que les corresponda mensualmente. Traducido al buen criollo, cobrarán un plus por hacer lo que deben.

En el plenario de la mañana de la votación se eliminó el requisito de capacitaciones para acceder al adicional, y se decidió subir el monto del premio del 10% al 15%.

Podría ser un chiste II: los gremios docentes declararon un paro de 48 horas con movilización apenas se conoció la aprobación. La Asociación de Trabajadores de la Educación neuquina (ATEN) asegura que la medida es inconstitucional y que afecta el derecho de huelga. Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, llamó a luchar contra lo que consideró una "medida disciplinaria".

"Con organización, con unidad y lucha

vamos a derrotar el presentismo y toda medida que venga a cercenar nuestros derechos y perjudique el derecho de estudiantes a tener una educación pública". De la marcha participó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.

Todo esto, que podría ser parte de un buen programa de humor, es increíblemente real. Lamentablemente real también.

Claudio Domínguez, diputado del Movimiento Popular Neuquino, es el autor de la iniciativa que premia el presentismo. En declaraciones a Cadena 3 explicó que la medida "es un plus, nadie está obligado, es voluntario" y que como no genera ningún esfuerzo extra en la jornada laboral no puede ser considerado inconstitucional.

Y justificó su propuesta en algunos datos inapelables: según explicó, se gastan 100 millones de dólares por año en licencias, 20 millones de los cuales son suplencias de suplencias; cerca del 30% de los docentes están ausentes, se otorgan entre 1.000 y 1.200 certificados médicos por día, y el 40% de esos cer-

tificados se entregan los lunes o los viernes. El objetivo del premio, remarcó, es bajar "el abuso de licencias que existe en el Estado".

Uno de los argumentos utilizados por los sindicalistas para oponerse al incentivo es la vinculación de esta ley con la posibilidad de

Increíble pero cierto: Neuquén aprobó una ley para que cobren un plus los docentes por no faltar. El gremio se opuso, marchó y decretó paro por 48 horas.

declarar a la educación como servicio esencial. Lo que, para el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, sería "absolutamente inconstitucional". Sus argumentos son similares a los que exhibió Guagliardo en Neuquén.

¿De qué hablamos cuando hablamos de servicio esencial? De garantizar el dictado de 180 días de clases al año, de que las escuelas estén abiertas aun cuando haya paro docente y de que, en caso de que un conflicto gremial afecte los considerados servicios esenciales, respetando el derecho de huelga, de todos modos las clases no se suspendan. Para eso habla de establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias que garantice determinadas prestaciones.

El 13 de junio pasado, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen a un proyecto de ley para establecer en el país como servicio estratégico esencial la educación obligatoria. Habrá que ver qué pasa con esto.

Preocupados supuestamente por los chicos y por la educación, los sindicalistas están dispuestos a boicotear aquello que proclaman. Preocupados apenas por mezquinos intereses personales, olvidándose de los chicos, de la educación y de las estadísticas que muestran cómo la Argentina, que supo ser un faro en la materia y en la región, se desliza por una pendiente cada vez más inclinada. Una decadencia lenta e irremediable, que no parece haber encontrado su fondo.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

**Emmanuel Macron** Presidente de Francia.



La mayor derrota

No sólo el espacio que lidera la ultraderechista Marine Le Pen fue el más votado en los comicios en Francia. El partido de Macron salió tercero, más allá que una alianza con la izquierda en la segunda vuelta le permita continuar en el poder. El triunfo de la dirigente xenófoba y antieuropea es histórico. El Mundo





Siempre presente

Se investiga si una parte del dinero que el Polo Obrero recibió fue desviado para financiar actividades políticas. Para simular esa maniobra se habrían usado facturas truchas de empresas fantasmas. Una de ellas, constituyó tres compañías más e intervino un escribano vinculado al empresario Lázaro Báez. El País





wschmidt@clarin.com



El niño argentino se convirtió ayer en el jugador más ioven de la historia en alcanzar la norma de maestro internacional de ajedrez, con 10 años, 8 meses y 16 días, en el Torneo de Maestros de Barcelona. Es conocido como el "Messi del ajedrez" y ya está acostumbrado a jugar con los mejores. Deportivo



Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

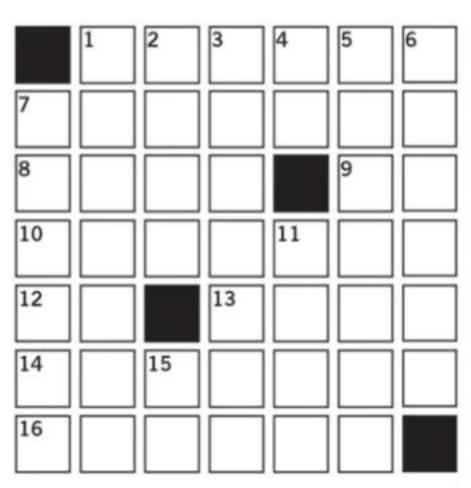

1. Forme juicio resolutorio sobre algo dudoso. 7. Movimientos bruscos de un motor. 8. Nieto de Noé. 9. Símbolo del nanotesla. 10. De Berbería, región del norte de África. 12. Mantra sagrado del hinduismo. 13. Vestidura talar que usaban encima de la túnica los antiguos romanos. 14. Terreno poblado de romeros. 16. Hacer asonancia un sonido con otro.

#### Verticales

 Aseguraremos, opinaremos. 2. Formar eras para poner plantas en ellas. 3. Incurren en un delito. 4. Símbolo del indio. 5. No conceder lo que se pide. 6. De los astros. 7. Ciudad de Tanzania. 11. Viento catabático que sopla desde el norte-nordeste en el mar Adriático, Croacia, Italia, Grecia, Eslovenia y Turquía. Símbolo del molibdeno.

Horizontales, 1. Decida. 7. Tirones. 8. Aram. 9. nT. 10. Bereber. 12. Om. 13. Toga. 14. Romeral. 16. Asonar. Verticales: 1. Diremos. 2. Erar. 3. Cometen. 4. In. Denegar. 6. Astral. 7. Tabora. 11. Bora. 15. Mo.

Tema Del Día CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024

#### Elecciones legislativas en Francia



Júbilo. Los votantes de la extrema derecha de Marine Le Pen celebran alborozados los primeros sondeos que daban la victoria a Reagrupamiento Nacional en las legislativas. AFP

# El lepenismo obtuvo un triunfo histórico en las legislativas y se acerca al poder en Francia

Logró el 34% de votos, pero no le alcanza para la mayoría parlamentaria que forma el gobierno. Sus rivales llamaron a un frente para impedir su victoria en el balotaje del próximo domingo.

PARIS, CORRESPONSAL

María Laura Avignolo

La ultraderecha de Marine Le Pen consiguió ayer su primera victoria "desdiabolizada" en la primera vuelta de las elecciones legislativas. Con el 64% de los sufragios escrutados, Reagrupamiento Nacional (RN), el ex Frente Nacional de su padre, Jean Marie, obtenía el 34%. La izquierda reunida en el Nuevo Frente Popular sumaba el 28% y el partido presidencial quedaba postergado al tercer lugar, con el 21%. La ultraderecha no gobierna Francia desde la Segunda Guerra Mundial. La participación fue récord desde 1981 con un 66%.

La segunda vuelta el próximo domingo será la que decida si Reagrupación Nacional consigue una mayoría absoluta, que fuerza al presidente Emmanuel Macron a convo-

como primer ministro a un gobierno de cohabitación. Anoche, Macron llamó a una "amplia unión claramente democrática y republicana" para enfrentar al lepenismo el próximo domingo. "La participación elevada muestra una voluntad de clarificar la situación política", estimó el presidente, sin hablar al país.

Ni bien se conocieron las proyecciones, Marine Le Pen, la líder partidaria y ideóloga del reciclamiento del ex Frente Nacional, llamó al electorado unirse a sus filas desde su feudo en el norte de Francia.

Le Pen cree que "el bloque macronista" está "prácticamente borrado". "La democracia ha hablado". declaró Marine Le Pen, pocos minutos después del anuncio de los resultados. "Los franceses han demostrado su voluntad de pasar página tras siete años de poder descar a ese partido y a Jordan Bardella pectivo y corrosivo", añadió, elo**64% DE VOTOS CONTADOS** 

34%

Reagrupamiento Nacional Extrema derecha

28%

**Nuevo Frente Popular** 

Izquierda

21%

Ensemble (macronistas)

Centro

10%

Los Republicanos Derecha conservadora giando "una señal de confianza que nos honra y nos obliga".

"Necesitamos una mayoría absoluta", rogó Marine Le Pen y llamó a "unirse a la coalición" de la RN. "Los invito a renovar su voto si eligieron a nuestros candidatos en la primera vuelta", afirmó. "Si han tomado otra decisión, los invito a unirse a la coalición de seguridad, libertad y unidad" dijo, tras ser reelecta nuevamente como diputada.

Para ella es fundamental esta convocatoria. Si consigue la mayoría absoluta de 289 diputados, habrá cohabitación y Jordan Bardella será el primer ministro de Francia. El gobierno con Macron se volverá imposible. El objetivo de Marine es forzar a Macron a la renuncia y conseguir elecciones presidenciales anticipadas, que ella aspira a ganar antes de las pronosticadas en el 2027. El presidente no podrá volver a disolver las elecciones legislativas hasta septiembre del año próximo.

Fue después el turno de Jordan Bardella, todo vestido de negro y camisa blanca. El aspirante a primer ministro de origen inmigrante después del domingo próximo. Fue él quien mencionó dos caminos que se ofrecen a Francia: "La unión nacional" o Jean Luc Mélenchon, el líder del izquierdista Nuevo Frente Popular, un "peligro existencial". El será "un primer ministro de cohabitación", "respetuoso del presidente pero "intransigente en el servicio a Francia".

"Hago un llamado a todos los franceses comprometidos con sus libertades, con la recuperación de Francia, a que se unan a nosotros", declaró Bardella, tras el anuncio de los resultados. La segunda vuelta de las elecciones legislativas, el 7

Sigue en la página 4

Tema Del Día CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024

#### Elecciones legislativas en Francia

#### Viene de la página 3

de julio, será "una de las más decisivas de toda la historia de la Quinta República", añadió.

Bardella saludó la movilización de los franceses, que "dieron un veredicto claro y confirmaron su clara aspiración de cambio". "Al liderar a los candidatos RN, los franceses han suscitado una esperanza sin precedentes en todo el país", continuó, pidiendo a los votantes que "permanezcan movilizados el próximo domingo".

Para sorpresa de todos, el líder de Francia Insumisa, Jean Luc Mélenchon, fue el primero en expresarse como miembro del Nuevo Frente Popular, cuando todos sus miembros le habían pedido que diera un paso al costado para encontrar mas fácilmente un consenso de izquierda.

Al hablar al país, Melénchon castigó al presidente Macron por esta convocatoria a elecciones legislativas anticipadas y la disolución inconsulta de la Asamblea Nacional. "Debemos dar una mayoría absoluta al Nuevo Frente Popular", instó el rebelde de Francia Insumisa."Con el Nuevo Frente Popular puede surgir una nueva Francia", afirmó.

Mélenchon cree que "esta votación supone una derrota dura e indiscutible" a Macron. "El presidente Macron pensó que estaba encerrando una vez más el sufragio universal en una elección asfixiante que ya nadie quiere: él o el RN", reaccionó, tras el anuncio de los resultados. Pero sus pares del NFP no quieren a Melénchon ni candidato a primer ministro ni como protagonista porque su perfil es rechazado por el 75% de los franceses.

Pero sus pares del Frente no han abierto aún la boca. Creen que exista una emergencia y gravedad republicana. Podrían formar un Nuevo Frente de Izquierda moderado, republicano, que pueda acumular los electores que quieren frenar a Melénchon y su Francia Insumisa pero no elegir a Le Pen y Reagrupación Nacional.

François Hollande, el ex presidente socialista; Rafael Glucksman, el académico que consiguió en las europeas el 14% de votos y resucitó al partido socialista; los ecologistas y comunistas podrían ser parte activa. Fabian Roussel, el candidato comunista fue eliminado en la primera vuelta, derrotado por el lepenismo.

Hollande reconoció su triunfo en Correze. "El Reagrupamiento Nacional está en las puertas del poder. Hay que ser consciente de una unión", alertó el ex presidente.

El domingo próximo, las urnas revelarán cuál es el camino elegido por una sociedad que ya no cree en la política tradicional, teme a los migrantes y al Islam. A unos y a otros los une un sentimiento: el miedo al futuro.

Distanció su imagen de las proclamas antisemitas y xenófobas de su padre, el fundador del partido. Su papel es ahora clave en la política francesa.

# Marine Le Pen, la líder soberanista que acapara apoyos y rechazos

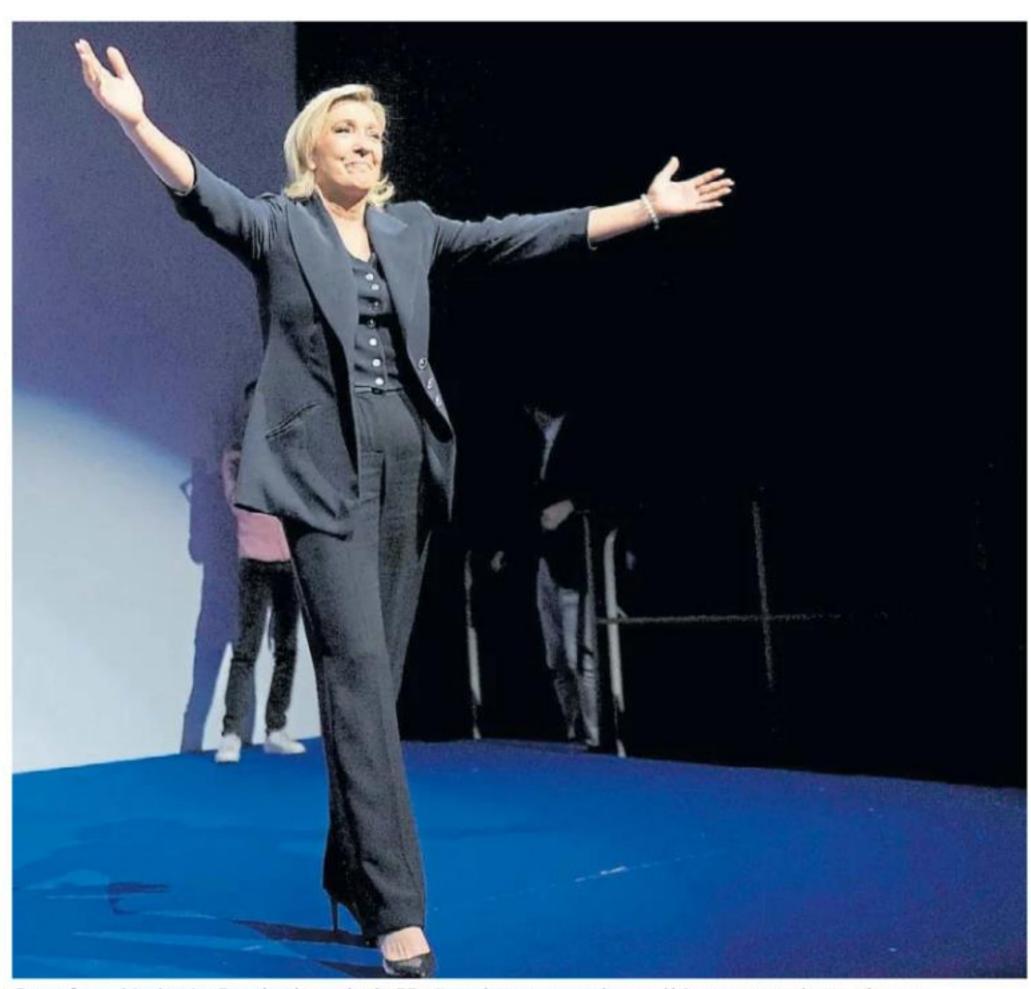

Ganadora. Marine Le Pen, la abogada de 55 años, durante uno de sus últimos actos electorales. AFP

#### PARIS, ESPECIAL

#### The New York Times y AP

Su discursos contraponen las presuntas amenazas que suponen los inmigrantes, el islam, la globalización y los bancos, con su férrea voluntad para luchar con todos ellos. Algunas veces sus palabras también ofrecían un rayo de luz a sus seguidores: "Mis queridos compatriotas, no me importa su raza, su origen ni su orientación sexual".

En un reciente acto, las luces y la música se volvieron tenues; el público murmuraba en la oscuridad, a la expectativa, esperando la declaración. Enseguida, se hizo la luz con todo su esplendor y llegó acompañada de sonoros acordes. La líder del partido Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, apareció en el escenario, resplandeciente. El simbolismo era evidente. La oscuridad que inundaba la sala -y a Francia—podía llegar a su fin.

#### Sus planes generan el repudio empresario, pero su figura creció entre los franceses.

tran en la antesala del poder mientras Francia se prepara para el balotaje del próximo domingo. Sus probabilidades, a juzgar por las encuestas, son buenas. No obstante, aunque no logre vencer a sus oponentes, Le Pen y su partido podría convertirse en un elemento poderoso de la política francesa en los años venideros. Es una veterana política, es feroz cuando se trata de debatir y tal vez sea la candidata en campaña más capaz de todo el espectro político de Francia.

Sin embargo, ha hecho una apuesta arriesgada. Se ha desmarcado del legado xenófobo del Frente Nacional, pero no del todo. Ha hecho una campaña pública fuerte partido su herencia de intolerancia-incluso cuando los escépticos siguen preguntándose si el esfuerzo es más una cuestión táctica que real.

Cuando Donald Trump ganó la elección presidencial de Estados Unidos, Le Pen (55), súbitamente, pareció formar parte de una vanguardia populista mundial. Pero Le Pen no es Trump. Ella no improvisa sus políticas, sino que éstas son producto de décadas de perfeccionamiento de la ideología del Frente Nacional. Esa ideología no es sui géneris, a diferencia de la de Trump. Está enraizada en el pensamiento clásico de la extrema derecha en Francia, que se remonta cien años atrás o incluso más. De hecho, algunos académicos respetados piensan que Francia, y no Italia, fue el lugar donde se acuñó el fascismo, a comienzos del siglo XX.

Además, habla con oraciones bien estructuradas, completas, que Le Pen y su partido se encuen- de "exorcismo" —para quitarle al se basan en su formación como dan Bardella. ■

abogada y la ayuda de los asesores que la rodean.

Economistas, analistas políticos y grupos de expertos franceses vaticinan por igual que Francia caerá en una crisis si los planes políticos de Le Pen se vuelven realidad.

Sin embargo, en muchas partes de Francia, su atractivo es innegable. El odio hacia la clase política dominante -a la que se culpa del estancamiento económico de Francia, su persistente tasa de desempleo del siete por ciento y las olas de inmigrantes- le ha dado un fuerte impulso. En persona, y durante el período de campaña, la mujer divorciada y madre de tres hijos transmite honestidad sin cortapisas en un tono de voz familiar y áspero a causa de sus años de fumadora, una combinación atractiva para cada vez más electores.

Los afiches de su campaña se dejan ver por todo el país, como un sutil recordatorio de sus esfuerzos para desmarcarse del pasado. No hay ninguna mención del Frente Nacional de su padre ni de sus vínculos con el antisemitismo, el racismo ni la nostalgia por la colaboración de Francia con los nazis. Ni siquiera su apellido, Le Pen, vinculado a su padre, aparece. Tan solo se ve su cara reconocible y su nombre de pila: Marine. Ella es la marca; el Frente Nacional es el subtexto tácito de su política.

Sus críticos la ven como una nacionalista y una demagoga peligrosa. Sus seguidores interpretan su disposición a culpar al "sistema", "la oligarquía" y en especial a los inmigrantes como prueba de su honestidad. Para los que no están convencidos, Le Pen expone un acto de "violencia", como ella misma lo llamó, como prueba máxima del "exorcismo" de su partido: la expulsión de su propio padre después de otro arranque antisemítico.

Durante mucho tiempo ha sido una admiradora de Vladimir Putin, a quien visitó durante la primera de sus tres campañas presidenciales en las que participó. Muchos temen que ese flanco prorruso complique a Francia en su apoyo total a Ucrania.

El partido de Le Pen está en su mejor momento tras haber sido el más votado en las elecciones al Parlamento Europeo en Francia logrando el 31,5% de los votos con una lista liderada por su delfin, JorTema Del Día



Rechazo. Una manifestación de la izquierda, anoche, en París, contra el triunfo de la extrema derecha. AP

Francia entró en alerta y hay gestiones para un frente contra el lepenismo. Las responsabilidades de Macron.

# Un triunfo electoral que agudiza las divisiones entre los franceses



#### María Laura Avignolo París. Corresponsal

Un gran derrotado en esta primera vuelta en las inesperadas elecciones legislativas. El presidente
Emmanuel Macron, instigador de
esta disolución de la Asamblea Nacional innecesaria, es el perdedor
de anoche, donde la ultraderecha
lepenista se impuso en las urnas.
Llegó tercero y su partido ha sido
reducido tras haber sido un sueño
de muchos, hoy desilusionados.

El triunfo lepenista aún no es definitivo, aunque al menos 12 millones de franceses lo eligieron. Una evidencia de la bronca en el país, de la decepción.

Deberá enfrentar el próximo domingo, en una segunda vuelta, una amplia unión de la izquierda, los socialistas, los ecologistas y los independientes, que no quieren ver a la Familia Le Pen y Marine, su nueva profeta, en el palacio del Eliseo, tras su proceso de "readaptación" democrática. No quieren odios, ni divisiones, ni diferencias entre musulmanes, negros o binacionales, ni expulsiones. Una Francia unida y sin el peligro de la división y la violencia.

No hay una victoria aún de Reagrupación Nacional sino un gran alerta democrático en Francia. La segunda vuelta es la que va a establecer si Reagrupación Nacional consigue llevar al país a la cuarta cohabitación, con Emmanuel Macron como presidente, y el proyecto anti europeo, soberanista, populista y prorruso de RN en el poder.

Todo dependerá del pragmatismo francés para apoyar los valores republicanos de un Frente de Izquierda que impida que el lepenismo consiga la mayoría absoluta de 289 diputados en la Asamblea Nacional. El "desistimiento" de los candidatos para favorecer un voto

republicano será clave para conseguir esta victoria.

"Votar juntos por la República y por los candidatos que defienden la república", sintetizó del primer ministro Gabriel Attal, a quien Macron informó o dos horas antes la disolución de la Asamblea, pero le cargó en la espalda la campaña.

El presidente francés Macron está pagando su acto de autodestrucción cuando disolvió la Asamblea Nacional, sin la menor consulta, tras su derrota en las europeas. Con el antisemitismo y el rechazo al Islam en el centro de la campaña, Macron abrió la Caja de Pandora y la puerta al monstruo.

El histórico Voto Republicano no funcionó. La barrera histórica para frenar al lepenismo no alcanzó para frenar a los herederos de Jean Marie Le Pen. Un partido xenófobo, antisemita que consiguió convencer a la derecha francesa y a los judíos que no es más antisemita y que respeta a Israel.

Francia al borde de un error histórico. El miedo de uno y de otros. Le Pen nunca estuvo tan cerca de la puertas del poder y tan expuesta a ser analizada como un scanner. Los franceses republicanos jamás se sintieron más vulnerables ante la amenaza de un clan familiar, que nunca fue democrático, pero la crisis y la desilusión por los partidos políticos lo ha convertido en viable. Pero sigue siendo una tribu: Jordan Bardella, el aspirante a primer ministro, no es otro que la pareja de la sobrina de Marine Le Pen. Para ellos todo queda en casa.

Los binacionales, los migrantes, sienten temor al futuro. Muchos musulmanes han comenzado a migrar. Eligen "el derecho a la indiferencia" de ser musulmanes y practicar libremente su religión. Con sus doctorados y masters se van al Sillicon Valley, a Nueva York, a Londres, a Canadá y los más religiosos, a Dubai. Al igual que muchos franceses binacionales, que piensan que el único camino es irse de Francia. Muchos llaman para preguntar cómo es la vida, los impuestos en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Desolados.

¿Cómo podrá gobernar el presidente Macron con Jordan Bardella como eventual primer ministro, que quiere controlar la defensa y la política exterior a través del presupuesto, cuando es un dominio privado del presidente? ¿Se generará una crisis de gobernabilidad, que ellos van a provocar si consiguen la mayoría republicana? ¿Renunciará Macron porque Le Pen quiere provocar elecciones presidenciales anticipadas y llegar antes del 2027 al Palacio del Eliseo?

Todas estas preguntas deberán responderse los franceses, que votarán en la segunda vuelta electoral, antes de elegir qué bando. De su respuesta dependerá su voto y el futuro de millones de franceses.

El Bloque de la Nueva Izquierda tiene un grave problema. Es Jean Luc Melénchon, el líder de la Francia Insumisa, y sus posiciones sobre Palestina, Israel y Hamas. Un 75% de los franceses las consideran "antisemitas". Muchos de los miembros del bloque son judíos y no aceptan estas manifestaciones. Le exigen un paso al costado que no da y que cada minuto le quita votos republicanos indispensables.

La barrera republicana está en marcha y no será fácil de construir en apenas siete días. La única forma es que todos los demócratas y republicanos se unan en las coincidencias y no en las diferencias para que la ultraderecha populista no forme parte del gobierno.

Pero es indispensable que Melénchon no pretenda ser premier porque terminará instalando a Le Pen como presidenta como consecuencia. Un paso atrás para que se cumpla lo que el siempre repite en su campaña: "No pasarán".

#### Cohabitación, bloqueo o dimisión, lo que viene

PARIS. AFPY AP

El presidente Emmanuel Macron hizo una "apuesta arriesgada", según los analistas, con el inesperado adelanto electoral en Francia, que podría conducir a un bloqueo institucional, a compartir el poder con un gobierno de otro color político o incluso a su dimisión.

Macron adelantó las legislativas, previstas en 2027, para "aclarar" el panorama político, a raíz de la victoria de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) en los comicios europeos del 9 de junio en Francia. El presidente carece de mayoría. Esto provocó que se viera obligado a pactar para sacar adelante sus grandes reformas como la migratoria o el retraso de la jubilación.

Tras el primer turno de ayer, el balojate se anuncia incierto por el propio sistema electoral: los 577 diputados se eligen en circunscripciones uninominales, con un sistema mayoritario a dos vueltas. De reeditarse una situación sin mayoría absoluta para ninguno de los bloques, los partidos deberían entablar alianzas parlamentarias en Francia o intentar gobernar, so pena de caer en una moción de censura.

Al adelantar los comicios, Macron no puede disolver de nuevo la Asamblea hasta dentro de un año. El oficialismo estudiaría la posibilidad de un gobierno tecnocrático, como el de Mario Draghi en Italia (2021-2022), para evitar un inédito bloque institucional.

El mandato de Macron termina en 2027, por lo que en caso de victoria de un partido o alianza opositora con mayoría absoluta, tendría que compartir el poder con un gobierno de otro color político. Desde 1958, dos presidentes tuvieron "cohabitaciones": el socialista François Mitterrand (1981-1995) con dos gobiernos conservadores y el conservador Jacques Chirac (1995-2007) con un socialista. Los analistas no descartan una eventual mayoría absoluta de RN, que abriría la puerta a una cohabitación entre Macron y el ultraderechista, Jordan Bardella, de 28 años. El RN podría recrudecer sus llamados a la dimisión del presidente. La líder de la formación, Marine Le Pen, ya reiteró en los últimos días que sería la única solución "para poder salir de una crisis política".

#### Política y Justicia



No hay plata. El jefe de Gobierno Jorge Macri, con el ministro Luis Caputo cuando se reunieron por la deuda. El alcalde se fue con las manos vacías.

# Revés para Milei: la Corte fallará a favor de devolverle a la Ciudad los fondos que le quitó el kirchnerismo

La sentencia saldrá entre julio y agosto. El Tribunal firmó una cautelar a favor de los porteños en 2022; pero los K, y ahora Milei, nunca la obedecieron. La deuda supera los \$800.000 millones.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La Corte Suprema le propinará al gobierno de Javier Milei un duro revés en las próximas semanas, cuando firme un fallo favorable a la ciudad de Buenos Aires a través del que obligará al Poder Ejecutivo a pagarle una deuda de más de \$800.000 millones que heredó del kirchnerismo y fijará cuál es el coeficiente porcentual que corresponde girar desde Nación al gobierno porteño. De acuerdo a fuentes judiciales, la decisión se tomará en el corto plazo: si bien no hay una fecha fijada, se firmaría entre julio y agosto a lo sumo. Pero está decidido y será contrario a los intereses de la Casa Rosada.

La discusión que comenzó en plena pandemia, en septiembre de

rencia de prensa en Olivos, parece estar llegando a su fin. Pasó de todo desde aquella decisión de Alberto Fernández de recortarle más de un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para entregársela a la Provincia: un doble reclamo porteño en la Corte, una reducción todavía mayor de la tasa coparticipable, e incluso un fallo del máximo Tribunal sobre la cautelar que había interpuesto la Ciudad, favorable al entonces gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Aquella resolución cortesana se firmó el 21 de diciembre de 2022, cuando los jueces supremos fijaron en 2,95% la tasa coparticipable que se le debía girar a la Ciudad desde Nación, que actualmente es del 1,4%. Sin embargo, esa decisión nunca se cumplió, ni de parte del gobierno de Alberto Fernández ni ahora en la actual gestión de Javier

#### **UN LARGO RECLAMO**

- El 9 de septiembre de 2020, en plena pandemia, Alberto Fernández le quita 1,18 punto de coparticipación a la Ciudad para dársela a la Provincia. Así, pasa de un coeficiente de 3,5% a uno de 2,32%. El gobierno porteño va a la Justicia.

- El 1 de diciembre de 2020 los K aprueba en el Congreso la ley que baja la coparticipación a 1,4%.

- El 21 de diciembre de 2022 la Corte dicta una cautelar que obliga a Nación a pagarle a Ciudad un 2,95% de coparticipación. El gobierno de Alberto Fernández incumple la medida.

- En la campaña 2023, Milei asegura que si es presidente le pagará a la Ciudad lo que le quitaron los K. En febrero y abril de 2024, hubo reuniones de Ciudad con 2020 y con una inesperada confe- Milei. Sólo en los 18 meses que pa- Economía, pero Nación no pagó.

saron desde la cautelar que dictó la Corte, la deuda de Nación hacia la Ciudad creció exponencialmente hasta \$800.000 millones.

"Más temprano que tarde", fue la frase que eligió una fuente judicial consultada por Clarín sobre la decisión que tomará la Corte Suprema en materia de coparticipación federal. Según pudo reconstruir este medio, el fallo está próximo a firmarse y representará el primer revés contundente del máximo tribunal contra el gobierno de Javier Milei. Puede salir durante julio, antes o después de la feria judicial de invierno, o en agosto, en pleno tercer trimestre del año.

"Va a haber decisiones en los próximos tres meses. Algunas gustarán y otras no gustarán", es parte de los comentarios que circulan por los pasillos del cuarto piso de los tribunales de Talcahuano. En esa

no a los reclamos de puntos del DNU que firmó el Gobierno a principios de año que radicaron las provincias. Lo de la Ciudad, no obstante, corre por vía distinta, lo que motiva a seguir más de cerca esa declaración de que "más temprano que tarde" habrá una resolución.

En el mundo jurídico, por afuera de la Corte, hace ruido que el Ejecutivo lleve 18 meses incumpliendo la decisión que tomó el máximo Tribunal sobre la coparticipación que le corresponde a la Ciudad. Lo comparan con el caso del ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, que recurrió a la máxima instancia la decisión del ejecutivo provincial de quitarlo del cargo y obtuvo un fallo favorable en 2009, cuando se ordenó que lo repusieran. El kirchnerismo santacruceño nunca cumplió con ese fallo de la Corte.

"Es lo mismo que el caso Sosa, línea, pueden surgir fallos en tor- hay un emparentamiento jurídico El País

que te lleva a preguntar '¿estás cumpliendo el fallo?' La respuesta es no, este Gobierno no cumplió el fallo, como tampoco lo cumplió Cristina", es otra de las reflexiones que surgen en el ámbito jurídico sobre la decisión del kirchnerismo de no adecuarse, misma postura que ha seguido Milei.

Si bien no lo expresan públicamente para conservar los buenos términos de la relación institucional, tampoco dentro de la Corte cae bien que no se respete una cautelar firmada. Podían entenderlo de parte del kirchnerismo, con el que el máximo Tribunal mantuvo una relación de extrema tensión durante la última década. Pero los propios jueces figuran dentro del grupo que creían que, como había dicho en campaña, Milei iba a cumplir con el pago de la deuda a los porteños que heredó del kirchnerismo.

#### "Es tiempo de que cumplan"

Respecto a la Ciudad, en las últimas semanas hubo una serie de presentaciones en la Corte en pos de acelerar los tiempos. El propio Jorge Macri viene planteando en los medios que "es tiempo de que el Gobierno cumpla" la deuda. Tras dos encuentros públicos con el ministro de Economía Luis Caputo y parte del Gabinete mileísta, el jefe de Gobierno parece haber agotado su paciencia también. La relación con el propio Milei cambió: ya no hay intercambios vía WhatsApp y el diálogo es institucional, aunque casi nulo en la actualidad.

Dentro de la Justicia, más allá de que validan el reclamo porteño, causa ruido que en un contexto en el que desde Uspallata se plantea la escasez de recursos se hayan decidido aumentos por encima de la inflación para los sueldos de empleados de la Ciudad en cargos jerárquicos como los de autoridades del Ejecutivo o de los judiciales porteños. "Eso no ayuda", expresan. Fuentes porteñas consultadas por este diario niegan que los aumentos hayan sido en esa línea.

En relación al monto de la deuda que la Ciudad reclama desde que se firmó el fallo el 21 de diciembre de 2022, el cálculo al 30 de junio de 2024 supera los \$800.000 millones. Sin embargo, el principal interés en Uspallata pasa porque se cumpla el fallo en sí y en lugar del 1,4% de coparticipación que paga Nación todos los meses se empiece a pagar el 2,95% que definió la Corte en su cautelar. "Es el flujo, es lo que te da el día a día para poder llevar adelante la gestión de manera eficiente", explican en la Ciudad.

Cuando Alberto Fernández anuncia la quita de coparticipación a la Ciudad, el canon pasó de 3,5% a 2,32%, es decir, se hizo una poda de 1,18 puntos. Pero luego el kirchnerismo avanzó en el Congreso y llevó esa cifra a un 1,4% que es la que rige en la actualidad. ■



Cortesanos. Los miembros del máximo Tribunal, el 10 de diciembre de 2023 en el Congreso, durante la asunción de Javier Milei.

# Cautela en la Corte ante una posible ampliación de sus miembros

En el máximo Tribunal esperan que primero se envíe el proyecto. Y recuerdan iniciativas anteriores frustradas.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La posible ampliación de los miembros de la Corte Suprema, revelada por Clarín, motivó repercusiones en diferentes sectores del arco político, teniendo en cuenta que el propio Gobierno impulsa dos pliegos de candidatos a cubrir vacantes en el máximo Tribunal, los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero sobre todo porque es un tema que viene de larga data en cuanto al debate de especialistas.

Con una Corte que actualmente está compuesta por cuatro miembros, pero que de acuerdo a la Constitución tiene que tener cinco integrantes, las posturas en torno a agrandar el número de integrantes son diferentes de acuerdo a la cátedra de juristas o a los políticos que han expresado su postura.

Incluso el kirchnerismo, que en el mandato de Néstor Kirchner decidió acortar el número de miembros de siete a cinco, en las gestiones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández intentó elevar ese cupo, al punto de haberle dado en el Senado la media sanción a un proyecto que estiraba a quince la cantidad de integrantes, pero que nunca tuvo el aval de Diputados.

En la Rosada, según reveló este diario, ya piensan en una ampliación del máximo Tribunal, debido a la necesidad de sumar juezas. Los números planteados, en principio, serían entre siete y nueve, aunque parece ser un proyecto que recién está diseñándose y que además necesitaría el aval del Congreso. El planteo va en línea con el pedido de algunos gobernadores de provincias relevantes, que creen que la Corte debería tener una conformación más federal.

Consultado por **Clarín**, fue el jefe de Gabinete Guillermo Francos el que reconoció la posibilidad de habilitar una ampliación de la Corte. "Uno puede pensar que la Corte en su actual composición por ahí necesita más integrantes, ¿no? Pero yo supongo que eso será una decisión política del Presidente de la Nación que la tendrá que expresar en su momento. Hoy no ha planteado el Presidente una decisión de incrementar los miembros de la Corte aunque pueda tenerla".

En la Justicia, frente a las primeras versiones de ampliación de la Corte, **prima la cautela**, en buena parte porque no se trata del primer proyecto que se formuló en los últimos años en torno al tema, pero también porque creen que es una cuestión que primero se tiene que zanjar en los otros poderes, a nivel ejecutivo y legislativo.

Desde la propia Corte muchas

veces los jueces han opinado sobre si es mejor un tribunal ampliado o uno más compacto, aunque en la actualidad evitan hacer una referencia al asunto por una cuestión de "respeto". La mayoría de los jueces se cuida cuando se expresa y muestra cautela, como una forma de cubrirse frente a las críticas a los fallos que pueden firmarse en los próximos meses.

Actualmente, describen desde el sector, en la Corte hay entre 18 y 19 provincias que interpusieron recursos contra decisiones del gobierno de Javier Milei, especialmente por el DNU que firmó a principios de año y que sigue vigente en muchos puntos, más allá de la sanción de la Ley Bases. Por ejemplo, discusiones vinculadas a temas previsionales que involucran, entre otras provincias, a Córdoba. Si la Corte interviniera ahora en alguno de esos expedientes, podría marcar un precedente mientras se discute su ampliación.

Fuentes judiciales creen que si las provincias ven que hay un proyecto de ampliación de la Corte pueden ir a negociar por sus propios intereses a cambio de un respaldo, o no, a una eventual decisión legislativa. "Te van a plantear 'sacame antes lo mío", es el comentario sobre un eventual toma y daca.

Actualmente hay más de 100 pliegos de jueces federales y nacionales en el Ejecutivo aún no definidos. "No los mandan porque abren un juego descomunal", sostienen quienes definen que hay varios planos metidos en la discusión por la ampliación de la Corte. ■

#### Política y Justicia

# Ampliar la Corte: la oposición, dispuesta al debate legislativo

Los K recibieron la idea con escepticismo, pero también con guiños. Los dialoguistas reclaman consensos. Coinciden que faltan mujeres en la Corte.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Tras la sanción de la Ley Bases, el Gobierno enfrenta el desafío de empezar a mostrar resultados para recomponer una alicaída economía real pero también a oxigenar su agenda legislativa. La posibilidad de ampliar la integración de la Corte Suprema, en momentos en que el Senado recién comienza a tratar a los dos postulantes del Ejecutivo para completar el actual esquema de 5 miembros, encuentra a la oposición dialoguista con intenciones de debatir el proyecto y al kirchnerismo entre escéptico, por tratarse por ahora de una cuestión meramente declarativa, pero también con guiños hacia una reforma que intentó aprobar, sin éxito, en 2022.

Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el que esbozó la intención del Ejecutivo de habilitar una ampliación del máximo tribunal cuando opinó que "uno puede pensar que la Corte en su actual composición por ahí necesita más integrantes, ¿no?" pero supeditó tal enmienda a una "una decisión política del Presidente".

Es que, en los hechos, se trató de una mera enunciación del principal negociador político del oficialismo porque no hay en Casa Rosada un proyecto para ampliar la composición de la Corte. Así lo en-



Al recinto. El Senado ahora debe tratar los pliegos del cuestionado Lijo y de García-Mansilla.

tendió una espada de la Cámara de Diputados del PJ que adjudicó el tema a "rumores" sin fundamento por lo que evitó sentar opinión.

Cerca de Cristina Kirchner también se mostraron escépticos respecto a la posibilidad que el Ejecutivo emprenda una reforma de este tipo y consideraron que "no se puede hablar de un tema tan importante en el aire" y recordaron que re-

cién el Senado inició el tratamiento de los dos candidatos a ocupar las vacantes del máximo tribunal, Ariel Lijo, y Manuel García-Mansilla. "La contracción económica y la desconfianza del mercado es lo que hay que discutir. El resto es humo", abundó un estrecho colaborador de la ex mandataria.

Sin embargo, el bloque de la Cámara alta referenciado en Cristina

posibilitó que en 2022 el cuerpo le diera la media sanción a la ampliación del alto tribunal a 15 miembros, con una mirada "federal", por lo que hoy hay varios integrantes de esta bancada dispuestos "a dar el debate". Que no haya mujeres en el máximo tribunal también ha motorizado esa reforma por parte del kirchnerismo. De hecho, la senadora Juliana Di Tullio también

presentó una iniciativa ese mismo año para llevar a 9 el número de cortesanos.

En la oposición dialoguista se muestran favorables a dar la discusión siempre que haya consenso. El titular del Bloque Hacemos de la Cámara de Diputados, Miguel Angel Pichetto, dijo a Clarín que "tenemos una Corte chica, con el mismo número que Uruguay, con mucha mayor población. Pero los cambios deberían tener consenso, por eso el Presidente debería convocar al PRO, a los K, a la UCR y a nosotros". Al respecto, el exsenador acordó con este debate "siempre en el marco de acuerdos políticos más globales" que hagan a la discusión de mejoras institucionales y donde las partes puedan aportar "a la designación" de los eventuales candidatos a ocupar las sillas en el alto tribunal.

En este sentido, Pichetto adujo que la ampliación serviría para "dar lugar a la representación de género" en la institución ya que "hoy no hay mujeres" en la Corte. "A lo mejor el Presidente puede aprovechar el Pacto de Mayo o de Julio para hacer este llamado", se esperanzó.

Por su parte, el titular de la bancada radical de la Cámara baja, Rodrigo de Loredo, contó a este diario que "hay una multiplicidad temas para tratar en el Parlamento, la ley 'hojarasca' o la baja en la edad de imputabilidad, de mucha relevancia, pero sería poco serio opinar porque no tuvimos abordaje como bloque. En buena hora que siga siendo escenario para discutir reformas".

En la UCR, en verdad, hoy conviven diversas miradas. La postura divergente del senador Martín Lousteau en la discusión de la ley Bases puso de manifiesto este fenómeno. Algunas fuentes del centenario partido lo ubican en una postura favorable a dar la discusión a la citada reforma.

### Pichetto reclamó a Milei: "Ahora hay que recuperar la economía"

El diputado de Hacemos Federal Miguel Pichetto envió un mensaje al presidente Javier Milei tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal: "Espero que el Gobierno se ponga a gestionar y fundamentalmente trate de recuperar la economía porque hay gente que está sufriendo mucho".

"Hay que recuperar cierto nivel de estabilización y fundamentalmente el salario porque todo aumenta: remedios, alimentos, la nafta, pero hay una depreciación del poder adquisitivo de la gente muy grande", planteó en Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: "La gente votó al Presidente para que la saque de la crisis económica no para que quiera ser un líder mundial, para mejorar en la vida y tener una economía más sólida, trabajo privado, para ese cambio lo votó. Esa es la esperanza que la sociedad quiere".

Por su parte, le reclamó al oficialismo trabajar en proyectos de leyes más chicos y temáticos, en lugar de enviar al Congreso mega paquetes, a los que calificó de "pavadas" que entorpecen el debate parlamentario, y cuestionó la re-

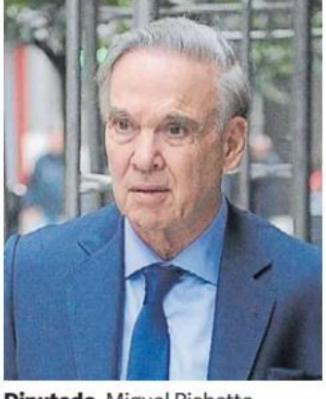

Diputado. Miguel Pichetto.

presentatividad de la Cámara de Senadores. "Hace falta trabajar con el Congreso en leyes temáticas más chicas, sobre cada tema una ley. Algo que sea razonable, no vengan de nuevo con una ley de 400 artículos, que aparezca de nuevo (el asesor Federico) Struzenegger, no volver con una pavada de estas porque no se avanzaría", sostuvo.

Asimismo, agregó: "No tengo nada con Sturzenegger, me parece que la experiencia de estas leyes ómnibus que pretenden ser institucionales traen aparejados un fuerte estrés institucional en términos del debate porque aborda además distintos temas, muchos de ellos totalmente distintos que no permiten un desarrollo de la discusión parlamentaria rápida, eficaz que dé respuesta al go- do para toda la vida". ■

bierno con mayor celeridad".

Para Pichetto, "la Cámara de Diputados ha tenido que hacer de Cámara Federal, una anomalía de la vida parlamentaria porque si hay alguien que debe bregar por el interés de la provincia es la Cámara de Senadores", y planteó que la Cámara Alta "no representa genuinamente los intereses de las provincias".

Si bien destacó el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso criticó que la preservación del régimen de beneficios para los industriales de Tierra del Fuego: "Puede gobernar un sector peronista, otro de corte libertario, puede gobernar Milei y mañana Myriam Bregman con el trotskismo que los beneficios de algunos empresarios se van a seguir mantenien-



Juntos. Javier Milei durante un encuentro con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, referentes del PRO.

## Milei anunció que el oficialismo va camino a una fusión con el PRO

"Fusionados sacaríamos el 57% de los votos", aseguró. La semana que viene le tomará juramento a Sturzenegger.

Javier Milei anunció anoche, en una entrevista que difundió el canal TN, que el oficialismo se fusionará con el PRO, la fuerza que lidera el ex presidente Mauricio Macri.

"Vamos camino con el PRO a una fusión de las fuerzas. Si hoy fuéramos a las elecciones fusionados sacaríamos el 57% de los votos", pronosticó el Presidente. También aseguró que no tiene conflictos con Macri, aunque admitió que hace dos semanas que no habla con él. Atribuyó la falta de comunicación exclusivamente a su nutrida agenda internacional.

Durante la entrevista, Milei le tiró flores incluso a un puñado de diputados del PRO. Elogió por su nombre a Cristian Ritondo, Silvia Lospenatto, María Eugenia Vidal y a Diego Santilli. Dijo estar "muy agradecido" al partido liderado por Macri por su apoyo en el Congreso a la Ley Bases, sancionada el jueves pasado por la Cámara de Diputados.

Tras la aprobación de esa ley, el Presidente dijo que el país entrará en una nueva fase. Se dejó atrás la

lidación del déficit cero. Indicó que "la economía claramente ha dado muestras de haber tocado un piso entre marzo y abril. Cuando mirás la comparación mes sobre mes ya se empiezan a ver indicadores positivos. Los indicadores líderes están indicando una salida, hay una recuperación en las jubilaciones como en los salarios reales. Los salarios reales vienen creciendo en los dos últimos meses de manera marcada".

Enseguida agregó: "Estamos entrando en la fase dos de proceso de estabilización. Ahora vamos por la emisión cero. El criterio es que la base monetaria amplia quede fija".

El Presidente, por otro lado, descartó cambios en la tasa de devaluación del 2% mensual. "Que pidan lo que quieran, ya me tienen sin cuidado. Y no voy a cambiar y menos por tipos que vienen pifiándolo hace 6 meses todo el tiempo".

Milei sostuvo que "la inflación nucleo o mayorista es de 3,5.Y la pauta de devaluación es 2. Con lo que lo que hay que achicar es un punto y medio de inflación. Una primera, sostuvo, que era la conso- vez que lleguemos a 1,5 de inflación mi equipo". ■

mensual, vamos a ir a uno. Y después básicamente vamos a ir a cero", se entusiasmó. Eso sí: aclaró que no podía fijar una fecha para abrir el cepo.

Calificó a Carlos Melconian como "un tipo que nunca llego a nada en la política". Y le planteó al entevistador: "Hablame de gente que tenga l altura intelectual y política para venir a hablar y no de un cuatro de copas". Como Ricardo López Murphy no fue menos benévolo: lo trató de resentido y fracasado.

Confirmó que el Gobierno enviará una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años: "Delito de adulto, pena de adulto. El que las hace las paga". E insistió con la polémica candidatura de Ariel Lijo para la Corte: "Las presiones mediáticas me tienen sin cuidado".

Y contó que la semana que viene Federico Sturzenegger asumirá en su gabinete. Su cartera no tiene aún nombre pero "se ocupará a desregular y a la libertad de mercados. Le tomaremos juramento la semana que viene". Dijo que no habrá otros cambio: "Estoy feliz con todo

#### "HA SIDO UN ERROR POR PARTE DEL GOBIERNO"

#### El gobernador Torres irá a la Justicia contra Ganancias

El gobernador del PRO de Chubut, Ignacio Torres, adelantó ayer que judicializará el Impuesto a las Ganancias, restituido tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, y afirmó que "ha sido un error por parte del Gobierno no haber contemplado las asimetría" haciendo referencia a los costos de vida en la Patagonia.

"Son asimetrías que tienen que ver con un costo de vida mayor. Si bien es cierto que los salarios son mayores no llegan a cubrir ese costo de vida. Puede tener consecuencias graves como que médicos se vayan de las provincias. Es una situación compleja que hay que encontrarle alguna compensación por alguna vía para aminorar el impacto de los trabajadores", declaró el gobernador chubutense ayer a la mañana.

Torres adelantó que el impuesto "va a terminar judicializado, no solo por lo que planteo sino por distintos afectados que terminan en una relación de competencia y facultad para realizar planteos en la justicia. Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo, la pesca que se pueden ver afectados".

En realidad, todos los gobernadores de la Patagonia, donde los gremios petroleros tienen mucho peso y sus trabajadores salarios altos, se habían pronunciado en contra del regreso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. También a los diputados de esa región, salvo a los libertarios, les costó votar a favor de la norma. La chubutense del PRO Ana Clara Romero votó en contra. Y la radical santacruceña Roxana Reyes se abstuvo.

Los gremios también están en pie de guerra contra el regreso de Ganancias. "Nosotros no vamos a impedir si un bancario quiere ir a la Justicia porque interpreta que la ley es inconstitucional", dijo el dirigente de La Bancaria y diputado Carlos Cisneros (PJ).



1974 • 1 Julio • 2024

Juan D. PERÓN Único, Líder y Símbolo de los Argentinos

"Cada argentino que tenga el corazón bien puesto, debe pensar que sobre esta generación pesa la tremenda responsabilidad del futuro de la Nación y que se debe trabajar en la esfera de su acción para acumular el máximo de energía y las fuerzas necesarias para impulsar la grandeza de la patria"

Hoy, 1º de julio de 2024, se cumplen 50 años de la desaparición física del Único Líder del pueblo argentino, el Compañero Juan Domingo Perón, creador del movimiento popular más importante de la historia de nuestro país.

En momentos en los que la necesidad apremia y la inequidad se hace indefectiblemente visible, pareciera ser que quienes conducen los destinos de la Argentina, dejasen de lado al pueblo trabajador.

Por eso, en este difícil período que transita nuestro país, quienes tenemos el honor de representar a los Trabajadores Obreros de Maestranza de la República Argentina, pedimos a viva voz que se dejen de lado los proyectos personalistas que abandonan a los que menos tienen. Asimismo, reivindicamos los postulados fundacionales que nos legara nuestro líder abocándonos a llevar bien en alto la bandera de la Justicia Social y la protección de los trabajadores, siendo sin dudas única fuerza capaz de sacar adelante a nuestra querida Nación.

Con la esperanza que el espíritu del Cro. Juan Domingo Perón se haga presente para iluminarnos y guiarnos, los Trabajadores Obreros de Maestranza de la República Argentina le rendimos un sentido homenaje a su memoria.



# Milei se bajó de la cumbre del Mercosur para evitar ver a Lula

El Presidente decidió no viajar a la reunión prevista para el lunes 8, en Asunción. En su lugar estarán la canciller Mondino y el diputado Iglesias.

#### Natasha Niebieskikwiat

natasha@clarin.com

Javier Milei transmitió ayer a sus colaboradores más cercanos que finalmente no viajará a la cumbre de presidentes del Mercosur que tendrán lugar el 8 de julio en Asunción, una decisión que luego reconfirmaron sus voceros.

Esa definición en realidad no sorprendió porque, aunque hasta el viernes pasado en su entorno aseguraban que iba a viajar, su renovada embestida hacia Luis Inacio Lula da Silva, quien también lo había criticado durante la misma semana, terminó por ratificar el mal momento que atraviesan las relaciones con el presidente de Brasil. Desde Brasilia, en tanto, confirmaron este fin de semana que Lula si estará en Asunción para la cumbre.

Milei no pudo resistir a volverse a meter en el fango con Lula, a quien se debía ver en Asunción.

El Presidente rechazó el viernes disculparse con su par brasileño, como éste había reclamado, y en cambio lo calificó de "zurdito" con "el ego inflamado". Lo declaró en una entrevista televisiva en relación a un Lula que evidentemente también actúa de manera visceral y ofendida.

"No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas", había dicho el presidente vecino al sitio de UOL. Fue la semana pasada también y luego llegó el contraataque de Milei. "¿Cuáles son los proble-



No. Para Lula, Milei debería disculparse: "¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?", le replicó.

mas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada aún cuando sea verdad?", contraatacó en medio de una absurda saga en la que no se perdonan que Lula haya apoyado a Sergio Massa como candidato y que Milei sea amigo y aliado de los Bolsonaro, enemigos del líder del PT.

Lula y Milei se saludaron cordialmente en el reciente G7, realizado en Puglia, Italia. Luego se esquivaron. Ahora volvieron a poner la cumbre del Mercosur del 8 de julio, Paraguay, ante el abismo.

La pregunta es por qué con Lula sí hay pelea y con Xi Jinping no. Acaso la necesidad tiene cara de hereje. O hay que indagar en en las zonas grises del orgullo presidencial que no le permite dejar pasar una.

De la decena de viajes que hizo el mandatario al exterior, la mayoría a Europa y EE.UU., ninguno fue a los países del bloque regional, donde dos de ellos son aliados: Santiago Peña, anfitrión de esta cumbre del Mercosur y Luis Lacalle Pou. Milei sólo viajó a El Salvador para participar de la jura de Nayib Bukele, quien asumió al frente de un segundo mandato presidencial.

En Presidencia señalaron ayer que Milei viajará el 8 mismo de julio a Tucumán para la vigilia del Día de la Independencia, donde busca reeditar su propuesta a los gobernadores de que se firme un Pacto de Mayo aunque ahora en Julio. Milei también tiene pendiente un viaje a Las Vegas para participar del llamado Freedom Fest, pero al parecer lo postergó. El 26 de julio le prometió a Emmanuel Macron que va a estar en la apertura de los Juegos Olímpicos de París.

La cabeza de la delegación que viajará a Asunción debería ahora ser la canciller Diana Mondino. Al mismo tiempo también viaja el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Fernando Iglesias, muy cercano hoy al Presidente, tanto que da que hablar sobre su futuro rol si hay una partida del cargo de la ministra. Para el caso, la canciller debió volver a soportar en la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la intervención de una abogada puesta por la Casa Rosada, quien colocó al país en las posiciones más conservadoras de la región junto a Paraguay y El Salvador.

Fernando Iglesias viajó recientemente a Europa con Milei y ahora va a la cumbre del Mercosur para trata de discutir una regulación anti mafias de su autoría a nivel regional.

Con todo, Mondino, es quien vino sosteniendo el sensible vínculo con Brasil desde que Milei ganó las elecciones, en noviembre pasado. Fue dos veces a Brasilia a reunirse con su par Mauro Vieira y actuó en momentos delicados como durante la negativa de Petrobras a entregar un barco con GNL, que finalmente se destrabó.

Y lleva el área encargada del vínculo diplomático ante el pedido de la justicia brasileña para que decenas de bolsonaristas se entreguen a la ley en su país donde están acusados por el intento de golpe de Estado contra Lula, del 8 de enero de 2023. Varios de ellos pidieron refugio aquí y más allá de las cuestiones procesales hay quienes temen aquí y en Brasil que Milei los proteja en honor a su amistad con Jair Bolsonaro, parte del origen de los problemas presidenciales.

### Ahora echaron a 685 empleados del ex Ministerio de las Mujeres

Mariano Cúneo Libarona confirmó este domingo que 685 empleados de lo que fuera el Ministerio de las Mujeres fueron echados y recibieron el telegrama de despido correspondiente. La motosierra en el área, según un comunicado oficial, implica que "se redujo un 85% su personal" y las áreas que perviven en especial líneas de asistencia para víctimas-fueron absorbidas por el Ministerio de Justicia, con nuevas nomenclaturas.

En el mismo sentido, el ministro advirtió sobre el rol de Claudia Barcia, la ex fiscal que ocupó el cargo de subsecretaria de Protección de Violencia de Género designada por el gobierno de Javier Milei, pero renunció.

Cúneo Libarona apuntó que la funcionaria saliente "no presentó al renunciar ningún documento ni acreditó el cumplimiento de sus obligaciones" por lo que "el Ministerio de Justicia la instó a reali- na, una política ya anunciada y que ses aproximadamente. Para ese de violencia de género. ■

zar una rendición de cuentas completa de su gestión". Y que ello será auditado y, eventualmente, denunciado "en caso de que corresponda".

La confirmación de los despidos en Justicia -y lo que era el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Géneros dado de baja por Milei-se suma a una nueva ola de despidos en el Estado, que implementó el Gobierno en lo que va del fin de semaafecta en su mayoría a personal cuyos contratos vencían ayer.

Según precisó Justicia en un comunicado, en diciembre de 2023, cuando Milei asumió, el entonces Ministerio de las Mujeres que había creado Alberto Fernández contaba con 1.100 empleados, más que los ministerios de Seguridad, Transporte y Defensa.

Hasta la fecha, indicó la cartera que encabeza Cúneo Libarona, se redujo un 85% su personal. En una primera etapa, el Gobierno desvinculó 240 empleados y en esta segunda etapa, 685.

En tanto, adelantaron que se prevé una tercera etapa de despidos que comenzará dentro de tres me-

momento, dijeron, "se estima una nueva reducción del 25% del personal restante".

El Ministerio de Justicia absorbió las responsabilidades del ex Ministerio de las Mujeres el día 24 de mayo del 2024 tras un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano.

En tanto, las estructuras que se mantengan y que antes estaban bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres pasarán a estar contenidas en la Dirección de Protección a la Familia. En el marco de los despidos del ex Ministerio de las Mujeres concretados el viernes hay decenas de contratados que prestaban tareas en la Línea 144 que atendía consultas de mujeres víctimas

El País 11

## Causa piqueteros: una firma fantasma, con vínculo con Lázaro Báez

La Justicia halló más empresas truchas vinculadas al Polo Obrero, que se usaban para justificar gastos falsos.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Una porción de los \$ 361 millones que el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor recibieron del Estado fue desviado para financiar actividades políticas, según la acusación penal. Para simular esa maniobra, en la rendición de gastos según corroboró el juez Sebastián Casanello-se usaron facturas apócrifas emitidas por empresas fantasmas. Una de ellas, al mismo tiempo, constituyó tres compañías más, entre ellas la firma Coxtex, y en el grupo de profesionales que intervinieron se encuentra un escribano vinculado a Lázaro Báez.

La última semana la justicia concluyó la ronda de indagatorias sobre una veintena de integrantes del Polo Obrero y El Resplandor en las que ninguno de los imputados aceptó responder preguntas del juzgado ni de la fiscalía de Gerardo Pollicita. Mucho menos aquellas personas que estaban implicadas en la trama de facturas truchas.

La maniobra defraudatoria que se investiga incluye operaciones realizadas con fondos públicos que se giraban a las diversas organizaciones sociales, tras la firma de convenios con el extinto Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo de esos acuerdos era que el dinero se destine a los planes Potenciar Trabajo. En el caso del Polo Obrero y de la Cooperativa, esto no sucedió, indica la imputación penal.

Según se determinó en la causa, en el período comprendido entre junio de 2020 y diciembre de 2022, la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. firmaron cinco convenios por una suma global de 361.087.500 pesos. El dinero que recibían vía transferencia bancaria, como se mencionó, era para la administración del programa social Potenciar Trabajo.

El Polo Obrero como la Cooperativa se habían constituido en unidades de gestión y debían garantizar que los beneficiarios finales, siempre personas en estado de vulnerabilidad, reciban el dinero correspondiente al Potenciar Trabajo. Dentro de las obligaciones asumidas por las organizaciones sociales estaba la de rendir los gastos comprometidos.

A la hora de determinar el fraude atribuido a los integrantes de ambas organizaciones, el juez Casanello indicó que se utilizó una importante cantidad de facturas apócrifas que posibilitaron simular gastos que nunca se hicieron. Ese fue uno de los circuitos que la justicia le atribuye al Polo Obrero, para desviar fondos. Esto funcionó con múltiples vías y la finalidad de hacerse de esos fondos que debían terminar únicamente, en manos de los beneficiarios de planes sociales, fue el "sostenimiento y financiamiento" de actividad político-partidaria.

#### Se detectó que intervino un escribano relacionado a Báez.

En juego hay más de 361 millones de pesos que, en un importante porcentaje, Casanello concluyó que se manejaron indebidamente. Cuando los fondos se rindieron se observaron diversas irregularidades, por lo que la acusación habla de un "engaño al Estado" debido a que involucra fondos públicos.

Las facturas truchas se emitieron, en su mayoría, a nombre de dos empresas: Coxtex y Ediciones e Impresiones Rumbos. La primera de ellas fue declarada por la AFIP como una usina de facturas truchas, sin sede social ni comercial. La segunda carecía igual de una sede real para su funcionamiento.

Se las contrató para consignar gastos que-para los investigadoresno se concretaron y que para que sea más sencilla esta simulación, los incluyeron en categorías amplias como ser: "materiales, indumentaria e insumos", o bien "maquinaria, herramientas y equipamiento". Emitidas por Coxtex a nombre del Polo Obrero, se detectaron dos facturas por \$5.144.418.

Pero alrededor de esta empresa surgieron otras sospechas. El mismo grupo de profesionales que intervino en la constitución de Coxtex creó en el mismo año 2020 otras tres firmas: Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL, con "varios datos por demás llamativos", definieron fuentes judiciales a Clarín.

En primer término, en la conformación de las cuatros compañías

participó el mismo grupo de profesionales: la gestora Anahí Rivero, la abogada Lucía Agúndez y el escribano Juan Derrasaga. Este último no era un nombre desconocido para Casanello, quien instruyó el caso conocido como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Kirchner) lavó 55 millones de dólares.

De ese expediente principal que terminó con una condena de diez años de prisión, confirmada por la Cámara de Casación, se derivó otra causa -M&P- donde están involucrados Luciana y Martín Báez, los hijos mayores del contratista. Según se determinó en la investigación, la firma era una "pantalla", utilizada como financiera para mover dinero de origen ilícito. En la constitución de esa firma y otros negocios vinculados al empresario kirchnerista, intervino Derrasaga.

Hay otro dato que los investigadores recordaron rápidamente: el escribano también apareció en la causa contra Ricardo Jaime, donde se investigaron las coimas que recibía y el incremento patrimonial injustificado que tenía. Derrasaga fue quien constituyó la firma Clamarán SA, que utilizó el ex secretario de Transporte para adquirir un departamento en Capital Federal, sobre la Avenida Figueroa Alcorta al 300. La compra del inmueble de 250 metros cuadrados fue en efectivo.

Esos son los antecedentes del escribano que intervino en Coxtex y en las otras tres compañías que, por el momento, se sospecha cumplían la misma función: ser utilizadas para desviar fondos.

El otro dato que desentrañó el juzgado tiene que ver con los accionistas de las cuatro empresas. La facturación anual de las mismas, según lo declarado, iba de \$ 300 a 500 millones. Cuando se allanó a quienes figuraban como socias en las firmas, detectaron que eran personas "en situación de vulnerabilidad, y bajo ningún aspecto podían facturar lo que las empresas declaraban", indicaron a Clarín.

COMPRO PROPIEDADES
Inhibida - Falta de Papeles - c/Juicio Sucesiones Complicadas
4813-3234 11-41605132



Juez federal. Sebastián Casanello, a cargo de la causa.



#### 1° de julio de 1974 • El adiós al creador del justicialismo

Tres veces presidente constitucional, ungido por los votos y derrocado por un golpe militar en 1955. Pasó de "tirano prófugo" a "león herbívoro". Y murió reconciliado con la sociedad.

# Perón, el hombre que cambió el rumbo de la Argentina moderna



#### Osvaldo Pepe

pepeosvaldo53@gmail.com

El 1° de julio de 1974, hace hoy 50 años, en la Residencia presidencial de Olivos, a esa altura ya un Hospital de campaña, el ejército de cardiólogos, médicos clínicos, enfermeras y técnicos especialistas en manejo del monitoreo cardíaco, que atendía al enfermo ilustre desde hacía al menos 15 días en forma continuada, aceptaron que todo había terminado. Algunos de ellos, con lágrimas y los sollozos propios de un rotundo desconsuelo, se miraron entre sí y comprendieron que ya no quedada maniobra de resucitación por ensayar. Sólo acordaron, como indica el protocolo, fijar la hora de la muerte. Establecieron que había sido a las 13.15, luego de casi dos horas de infructuosos ejercicios para recomponerlo.

Juan Domingo Perón, figura central de la Argentina de los últimos 30 años, había fallecido y sumía al país en estado de perplejidad, dolor y angustia. María Estela Martínez de Perón, "Isabel" según su pasado artístico ya lejano, pasaba a ser la presidenta de los argentinos. La incertidumbre institucional se sumaba a la congoja de los sentimientos: nueve meses antes Perón había asumido por tercera vez la más alta magistratura de la Nación con un respaldo del 62% de los votos.

El día anterior al desenlace, el domingo 30, Clarín había advertido a los lectores sobre una gravedad que hasta entonces se había mantenido a considerable lejanía de la opinión pública porque el círculo íntimo del viejo general había decidido llevar a cabo un apagón informativo sobre el verdadero estado de salud del jefe pero-

nista. Lo contrario a lo sugerido por los doctores Jorge Taiana padre (médico personal) y Pedro Cossio (cardiólogo de cabecera). Con un título de dos líneas en cabeza de página, en tipografía catástrofe, el diario decía: "Perón delegó el mando en la vicepresidenta". También hizo lugar para sintetizar los últimos partes médicos y filtraciones ofi-

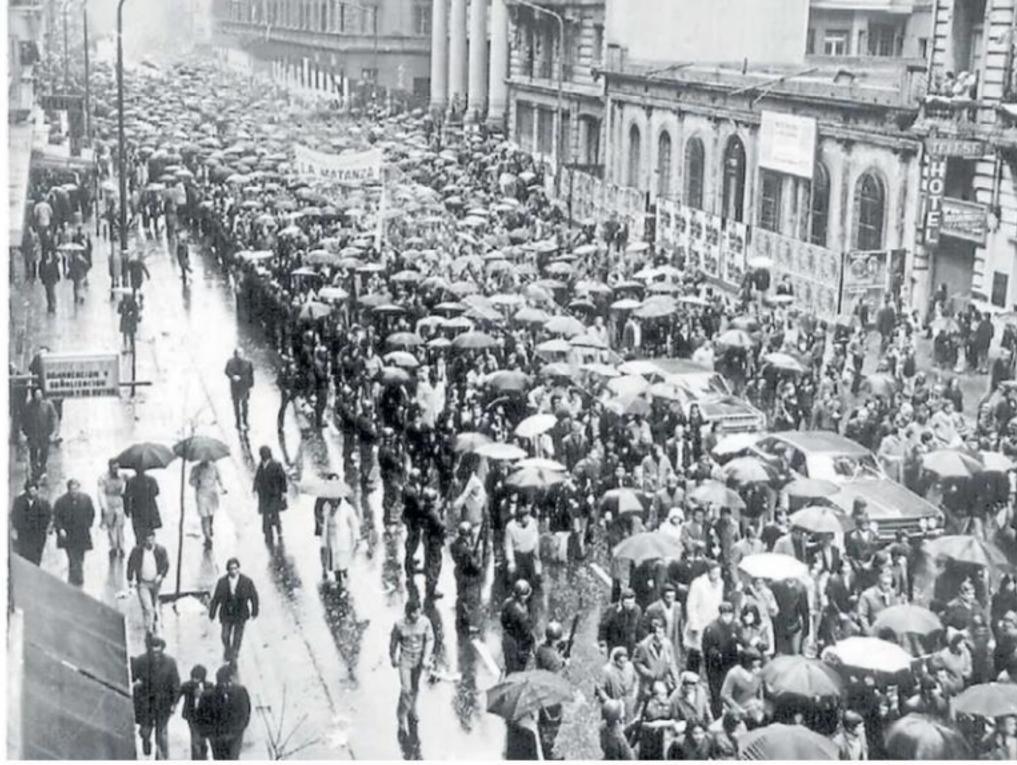

El cortejo. Una multitud sobre la avenida Callao, luego del velatorio en el Congreso. Un país conmocionado.



Clarin. La tapa del 2 de julio, 1974.

tendido instalar la idea de que lo peor ya había pasado. Clarín reflejaría esas contradicciones en la comunicación gubernamental en un título igualmente significativo en su portada: "El presidente experi-

tono similar, y con la misma oferta editorial, todos los diarios se orientaban informativamente en ese sentido. Ese mismo día, otra noticia de tapa reflejaba: "Apoyo de los políticos a la gestión de María Estela Martínez de Perón".

En verdad, mientras esos diarios se vendían como pan caliente y volaban literalmente de los quioscos, Perón libraba los momentos cruciales de una batalla final contra una rebelde isquemia coronaria de décadas, las huellas de dos infartos consecutivos desde que había llegado al país el 17 de noviembre de 1972 y las consecuencias devastadoras de su carácter de fu-

Una medida gremial, disparada por la decisión de Perón de delegar el mando presidencial en su esposa y vicepresidenta en ejercicio, hizo que los diarios no se editaran el 1° de julio, cuando el general de

mador empedernido.

la estampa gardeliana, se despedía de este mundo a las 13.15, según el parte médico oficial difundido apenas una hora después del deceso con las firmas de Jorge Taiana, Pedro Cossio, Domingo Liotta, Pedro Eladio Vázquez, que así diría: "El señor teniente general Juan Domingo Perón ha padecido una cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardiaca, episodios de disritmia cardíaca e insuficiencia renal crónica... El día 1° de julio, a las 10.25, se produjo un paro cardíaco del que se logró reanimarlo, para luego repetirse el paso sin obtener éxito todos los medios de reanimación de que actualmente la medicina dispone. El teniente general Juan Domingo Perón falleció a las 13.15."

La portada de Clarín del 2 de julio, en tres inusuales líneas de título principal, diría: "Inmenso dolor popular por la muerte de Perón". Y al pie de página remataría con el estado de ánimo que reflejaba entonces el sentimiento del país, mortificado por la pérdida: "Solidaridad y adhesión de todos los sectores". Costaba digerirlo, pero así era: el hombre que tres déciales, que al unísono habían pre- mentó una sensible mejoría". En las multitudes, los brazos en alto, y cadas atrás, el 17 de octubre de la copia de su liderazgo imbatible. ■

1945, había estremecido a la sociedad, sentado las bases de un nuevo orden político y que literalmente había sido llevado a los balcones de la Casa de Gobierno por una marea de trabajadores movilizados, había superado lo que parecía el último de los desafíos: pulverizar con el olvido añejas querellas terrenales y partir en paz con su conciencia, reconciliado con la mayoría de la sociedad, la clase política y las Fuerzas Armadas, en su condición básicamente de soldado de la Nación.

Sólo le quedaría pendiente una tarea que su corazón exánime le habría de impedir: domesticar la rebeldía armada de los jóvenes peronistas insubordinados y del trotskismo terrorista, cuyos activismos criminales llevarían al golpe de Estado más sangriento de la historia, apenas un año y nueve meses después

Juan Perón había llegado al poder el 24 de febrero de 1946, con una coalición sindical y alguna dirigencia mínima del radicalismo disidente, con 53,71% de los votos se impondría a una vastísima coalición de radicales, socialistas, comunistas y demócratas de distinto origen, que lograrían 45,65%. Junto a María Eva Duarte de Perón construirían un poder inmenso, con gran apoyo de los trabajadores. la naciente clase media, los sindicatos, la Iglesia y el Ejército. Reformó la Constitución para lograr su reelección en 1951. Muerta Evita al año siguiente, con señales de un poder desgastado y rasgos de una administración autoritaria, sería derrocado por un violento golpe de la llamada Revolución Libertadora. Lo tacharon de "tirano prófugo", pero después de 18 años de destierro regresaría para reconciliarse con la UCR a través del simbólico abrazo con Balbín. Y hasta se permitió la humorada de definirse como "un león herbívoro". Justo él, que toda la vida había sido un guerrero político.

Presidente por tercera vez y acompañado por tres generaciones de argentinos, un día como hoy de hace 50 años se volvía un mito de la política. Y con él moriría para siempre el "peronismo histórico". Quienes lo sucedieron, por izquierda y por derecha, ganarían elecciones gracias a sus votos heredados, pero nunca dejarían de ser una ma-

# Ahora, Cristina le da consejos a Milei y dice que "le faltan dólares"

Eludió hablar de la herencia del último gobierno que integró junto a Alberto Fernández y Sergio Massa, que dejó reservas negativas al BCRA por US\$ 12 mil millones.



Entrevista. Pese a la herencia K, Cristina dio clases de economía.

La excusa para que Cristina Kirchner diera una entrevista fueron los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Recién en el último tiempo la ex vicepresidente se abrazó al creador del justicialismo. Durante mucho tiempo, ella y Néstor Kirchner lo ningunearon y se inclinaron por la figura de Evita.

"Yo me fui a la plaza con mi mamá", relató, unos días antes de la muerte de Perón. Fue la imagen más vívida que recuerda de 1974 y hasta se animó a parafrasear al general al recordar que escuchó de su boca la célebre frase "llevo en mis oídos la más maravillosa frase que, para mí, es la palabra del pueblo argentino".

Allí, hizo una reivindicación de la generación militante de los años '70: "No hubo otra con ese grado de compromiso, de ser casi mártires".

Como desde que asumió, no lo nombra a Javier Milei pero sí alude a él en varias ocasiones en la entrevista con el canal de YouTube "Gelatina".

Sin autocrítica alguna pese a más del 1.000% de inflación durante los últimos cuatro años de la gestión en la que secundó a Alberto Fernández, una pobreza del 45% y otro 45% de trabajadores en negro, la ex vicepresidenta hasta aconsejó có- que ver con esta derecha, me pare- cibe nada. ■

#### Cristina Kirchner Ex vicepresidenta de Alberto F.

"En nuestro gobierno la Provincia de Buenos Aires recibió \$ 1 billón 350 mil millones en seguridad social".

mo debe encarar Milei la política económica.

"Está comprobando que no es como dice el Presidente, es el déficit fiscal. Le faltan dólares y debe, debemos, muchos dólares. Está terminando julio y no pasa naranja", ironizó, tal vez abonando un horizonte que circula en el kirchnerismo de que el mandatario libertario no culmine con su mandato.

Nada dijo sobre la gestión económica junto a su ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, que dejó reservas negativas en el Banco Central por 12 mil millones de dólares.

Sin nombrarlo a Milei, aseguró que es "un Presidente que sigue atado a un mundo que no existe. La derecha europea no tiene nada

ce muy anacrónica, que se quedó en la guerra fría. Te hablan de comunismo, de cosas que no existen".

Atrás quedó el alineamiento del gobierno kirchnerista con las dictaduras de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua, donde hay persecución política, encarcelan a los opositores y la libertad de expresión no existe.

Cristina Kirchner dice que Milei está desfasado de la realidad. "No podemos seguir pensando que la amenaza es el comunismo porque ya pareces disociado de la realidad, pero creo que los hechos van a obligar a tomar contacto con la realidad", enfatizó.

Pese a que en cuatro años de gestión K llevaron el valor del dólar blue de \$60 en diciembre del 2019 a casi \$1.000 en diciembre del 2023, la ex presidenta criticó a Milei porque es "el único que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el Presidente y algunos empresarios que lo aplauden. En realidad el problema es que te quedaste sin dólares y no saben como van a hacer para pagar estos vencimientos. Agarrate Catalina con los que vienen en el 26 y 27", vaticinó.

La líder del kirchnerismo parece haber olvidado por un momento que la emisión monetaria, el cepo, el falso control de precios y la escasez de dólares para las importaciones, comprendieron el cuadro de la política económica de su gobierno que le dejaron a la actual administración.

No obstante, Cristina Kirchner insistió en que "si tenés cero dólar y te entran cero dólar, hermano estás en problemas, por más que tengas déficit fiscal".

Cristina Kirchner también cuestionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), al afirmar que "no va a entrar ningún miserable dólar".

Hasta defendió que a la provincia de Buenos Aires, la más favorecida por el envío de fondos discrecionales y gobernada por Axel Kicillof, durante su gobierno y el de Alberto Fernández le enviaran un billón 350 mil millones en seguridad social, mientras que ahora no re-

#### **DURA CRÍTICA A LUIS ARCE**

#### El Gobierno repudia el falso golpe de Estado en Bolivia

El Gobierno repudió lo que consideró "la falsa denuncia de golpe de Estado" de la administración del boliviano Luis Arce de la semana anterior, y aseguró que la democracia de ese país "está en peligro", pero no por un intento de derrocamiento sino porque "los gobiernos socialistas derivan en dictaduras" tal como ocurrió en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte.

"La Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio y confirmada como fraudulenta el día de la fecha", asegura el comunicado difundido en las redes sociales.

Así, agradece a los reportes de

inteligencia que le permitieron mantener "calma y seguridad frente a los hechos denunciados". "El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban en el contexto socio-político del país latinoamericano", añadió.

Luego denunció que en Bolivia hay unos 200 presos políticos, incluida la ex presidenta Jeanine Añez Chávez y el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca.

"Argentina espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio", concluye el comunicado.

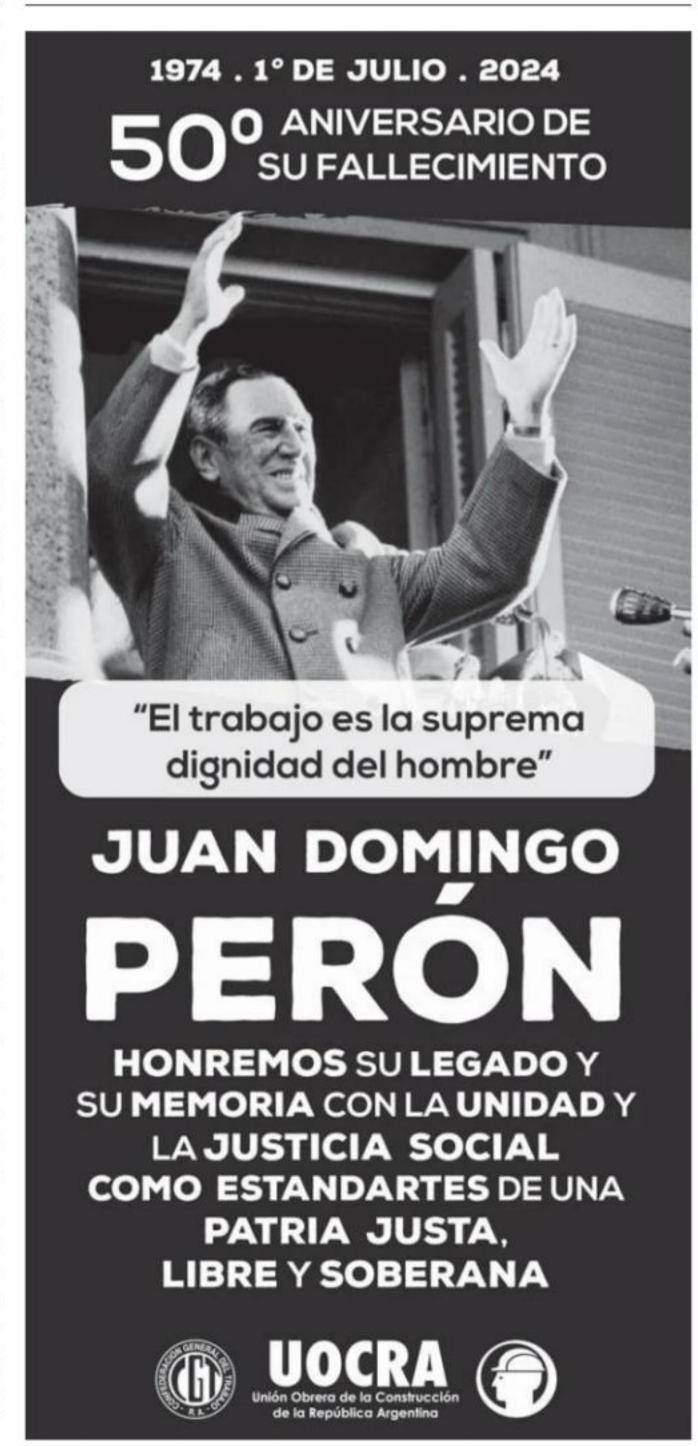

14 El País

# Un regreso al Gobierno, la vigencia del "Coti" y la construcción opositora

EN FOCO



Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

l Gobierno de Javier Milei encara una nueva etapa tras la aprobación del paquete legislativo. El foco deja de estar en la oposición, más allá del tratamiento de la reforma jubilatoria pendiente en el Senado, y está puesto en la economía y en la respuesta que pueda dar a las demandas de una sociedad que decidió acompañar el ajuste y el recorte de su poder adquisitivo, a cambio de terminar con la inflación, revertir la desocupación y el trabajo en negro y mejorar su calidad de vida.

En los primeros tres meses del año el desempleo aumentó 2 puntos, unas 500 mil personas quedaron sin trabajo, en un contexto con la mitad de la población activa en negro. Ha escalado la preocupación de la sociedad además de la inflación. En el sector privado, hay estudios que en las últimas semanas han visto cómo crecía la demanda de empresas que necesitaban iniciar un proceso de cierre, pero sin que los medios y la opinión pública lo sepan.

En la Casa Rosada reina el optimismo. Un próximo anuncio será el esperado arribo de Federico Sturzenegger al Gabinete para hacerse cargo de la reforma del Estado. Es una duda cómo interactuará con el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero también con otros actores, muy preciados por el propio Milei, que regresan al Gobierno como Armando Guibert.

Guibert fue subsecretario de Obras Públicas y Transporte de Carlos Menem, en la ges-

#### Armando Guibert vuelve al Gobierno y deberá complementarse con Sturzenegger.

tión en Economía de Roque Fernández, pero también se desempeñó como asesor de Domingo Cavallo. Había sido nombrado por Milei como secretario de Transformación del Estado y Función Pública pero renunció en marzo, en medio del escándalo por el aumento de sueldo del 48% a los funcionarios del Gabinete que el libertario retrotrajo después. Si bien el decreto llevaba la firma de Guibert, sólo cumplía órdenes del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse, pero se fue en silencio y sin hacer ninguna aclaración.

Su regreso acentúa la idea de **desandar lo hecho por Posse**, que entró por la puerta
grande pero se fue de la manera menos deseada: echado por Milei y Karina Milei, y sospechado de espionaje interno. En aquél entonces, el 27 de mayo pasado, Posse había
asegurado que seguiría acompañando al Presidente "desde un nuevo rol que será dado a
conocer en los próximos días". Nunca volvió
a aparecer en el ámbito del Gobierno ni se le
dio cargo alguno.



Clave para Milei. Santiago Caputo rearma la AFI. Y llega Sturzenegger al Gobierno.

Tal como había adelantado Clarín unos días después de la renuncia de Posse, el Presidente tenía decidido el regreso de Guibert que desde hace tiempo -para eso lo habían nombrado-, venía elaborando un ambicioso plan de reforma del Estado. De ahí las dudas acerca de qué cargo o área ocupará, y de qué manera se complementará con Sturzenegger. ¿Otra interna?

También incumbía a Posse el manejo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a través de Silvestre Sívori, a quien designó para manejarla. Más allá de la caída en desgracia de Posse, Sívori fue apuntado por muchos miembros de la agencia por negarse a firmar el presupuesto para operaciones encubiertas, compra de equipamiento y por no reunirse nunca con la plana mayor.

Con el ascendente **Santiago Caputo**, que en los papeles es sólo un asesor presidencial pero que debajo de Javier y Karina Milei es el que más poder administra, se puso en marcha la reestructuración de la AFI que volvería a llamarse SIDE como durante el menemismo. Caputo es clave para Milei, dicen, no solo por su rol en inteligencia sino como **operador judicial por encima de Mariano Cúneo Libarona**. Ese es uno de los motivos por los cuales el ministro de Justicia por momentos desearía dejar el Gobierno; el otro, su falta de contacto con Milei.

Lo cierto es que el joven consultor no sólo logró que el inefable Jaime Stiuso regresara a la SIDE a través de Lucas Nejamkis y de una ex funcionaria que supo integrar su equipo. También consiguió que el histórico operador radical Enrique "Coti" Nosiglia fuera parte de la nueva agencia, aportando a sus hombres más experimentados. De esa manera, "Jaime" y el "Coti" apadrinan la novel estructura. "Milei no quiere hacerse cargo de la Inteligencia" deslizan en la AFI.

A Nosiglia se lo vincula con José Luis Vila, un radical exfuncionario en el Ministerio de Defensa en las gestiones de Julio Martínez y de Oscar Aguad. Vila acaba de ser designado en la Secretaría de Estrategia Nacional, que depende de la Jefatura de Gabinete, de Guillermo Francos.

Días atrás, el Coti fue novedad. Patricia Bullrich echó a su segundo, Vicente Ventura Barreiro, hombre de Cristian Ritondo. Lo acusó de haber querido interferir en la redacción de los pliegos para la licitación de la comunidad de los presos de las cárceles federales.

Pero en el texto de denuncia del director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, ante la propia Bullrich, contó que Barreiro le habría dicho que "detrás de las empresas que esperaban participar estaba Coti Nosiglia y su gente y que las empresas se manejan poniendo plata siempre para que las cosas funcionen y que esa práctica es habitual". ¿Otra interna?

Luego del éxito de la Ley Bases y del paquete fiscal, los gobernadores que impulsaron su aprobación hasta horas antes de su tratamiento, iniciaron **tibios planteos** para recomponer la situación en sus provincias, a quienes la Nación recortó fondos y programas que complicaron sus arcas.

Se consolida una alianza de mandatarios provinciales noveles de la **región centro**, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Representan a **tres de los distritos económicos y electorales más importantes del país**.

No fue casual que días atrás coincidieran en el reclamo por los fondos de ANSeS a la Nación, aunque fue Frigerio el que recurrió a la Corte Suprema contra la gestión de Alberto Fernández. Pero el planteo iría más allá. Sus equipos trabajan juntos en áreas clave como seguridad, salud, desarrollo humano, educación y energía.

Llaryora promueve el partido cordobés, compuesto por el peronismo, la UCR y el PRO provinciales, detrás del cual se desliza una ambición política de nacionalizarlo. Frigerio desde el PRO, se distanció de las disputas internas para concentrarse en la gestión aunque por su alta imagen, hay sectores cerca de Mauricio Macri que quisieran promoverlo como figura nacional. Y Pullaro en lo nacional es crítico de Milei y mantiene su alianza con Martín Lousteau, pese a que el senador y actual presidente del partido-al que no ha logrado conducir-tiene un duro enfrentamiento con la cúpula de la UCR que integran gobernadores y referentes partidarios.

Paulatinamente, el escenario político empieza a reconfigurarse. A falta de líderes opositores o alternativas de poder como lo fue Juntos por el Cambio, la construcción política de la oposición parece venir de la mano de los gobernadores. Y de un Mauricio Macri que deslizó, entre los suyos, que la Ley Bases fue el último gesto hacia Javier Milei. ■

# Inflación: no hubo subas en 6 de cada 10 alimentos en junio

Pero el rubro termina 1,5 punto arriba que en mayo por aumentos en la carne y los lácteos. Se espera que la tendencia a la baja siga este mes.

**Agustina Devincenzi** 

agdevincenzi@clarin.com

Se consolida la desaceleración de la inflación, con seis de cada 10 alimentos que mantienen los precios después de haber aumentado significativamente en enero tras la devaluación, con incrementos de hasta el 200% en menos de una semana.

Con una caída en las ventas del 10% interanual en las grandes cadenas y el consumo amesetado, el 64% de los comestibles no sufrieron remarcaciones este mes. Así se desprende del último informe semanal de LCG, que analiza en cinco supermercados de la Ciudad de Buenos Aires la evolución de precios de 8.000 referencias de alimentos y bebidas, el rubro con más incidencia (un 23,4%) en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Y de acuerdo a la consultora, en los últimos días se observó una tendencia a la baja, lo que hace pensar que la inflación de junio terminaría por debajo de lo estimado originalmente. Según el relevamiento, la semana pasada la categoría volvió a desacelerarse y marcó un 0,6% contra la tercera semana del mes, que había registrado un 0,9% de avance; y la segunda, en la que había pegado un salto del 1,5%.

No obstante, el rubro termina junio con un aumento mensual del



Góndolas. La caída de 10% en las ventas ayudó a bajar los precios.

3,8%: los 1,5 punto por encima del cierre de mayo se explican por los datos más altos de los primeros días de junio, sumado a la caída promedio mensual del 20% en alimentos como frutas y verduras, compensada por el alza promedio de casi un 24% en otros como carne y lácteos.

Entre los que más bajaron de precio en la última semana comparado a los siete días previos se encuentran verduras (2,9%), frutas (0,8%), azúcar - junto con miel, dulces y cacao- (0,3%) y bebidas e infusiones (0,1%), mientras que las

#### La pregunta es si se logrará y cuándo el 0% del que habló Milei.

comidas listas para llevar se mantuvieron igual. En cambio, carnes, y lácteos y huevos tuvieron aumentos del 1% y 2,3%, respectivamente.

Pero, ¿es posible 0% de inflación en alimentos como promete Javier Milei?

Las estimaciones privadas coinciden con el Presidente que la in-

#### Precios de los alimentos





Comidas listas para llevar

flación se encamina a desacelerarse, aunque ya anticiparon que junio terminaría por encima de mayo, un repunte en el que influye, mayormente, el aumento de las tarifas de luz y gas aplicado este mes y que se había pospuesto en mayo.

El propio Milei reconoció días atrás que habrá una "pausa", refiriéndose a la tendencia que romperá la racha de cinco meses consecutivos de desaceleración, aunque aclaró que "luego seguirá la tendencia a la baja".

"Estamos eliminando la inflación", afirmó el Presidente desde

Praga, República Checa, la semana pasada en el marco de su última gira, donde ratificó el rumbo económico y señaló que en la tercera semana del mes el incremento de precios fue de 0% en alimentos y bebidas.

Un estudio de Econométrica, en base a 8.000 precios de supermercados online, respalda estos datos, en línea con los de LCG. Para la firma, el rubro no tuvo movimientos esa semana respecto a los siete días previos, algo que, informó, no sucedía desde hace 30 años.

Para entender cómo será la evolución por delante, los analistas apuntan que el dato a tener en cuenta es la inflación núcleo, que excluye a los precios regulados y estacionales, como las tarifas y alimentos de temporada. El Gobierno se apalanca en este indicador y proyecta que seguirá cayendo. En mayo marcó un 3,7%, por debajo del 4,2% del IPC, y espera que se repita el comportamiento.

Así las cosas, advierten que para medir la evolución de los precios, el Indec realiza no solo encuestas en 500 supermercados, sino también en autoservicios, panaderías, carnicerías y otros comercios relacionados a la venta de alimentos y bebidas, por lo que los aumentos de precios están condicionados a varios factores. Entre ellos, los que más pesan son la demanda, la negociación de costos con proveedores y la carga impositiva (en ese sentido, remarcan que la baja del Impuesto País será clave para trasladar la baja tributaria al precio final).

Para junio, los cálculos privados adelantan que la inflación se ubicará entre 5% y 5,5% después del 4,2% que reportó mayo, el número más bajo de los últimos dos años y medio, y más de la mitad de la cifra de abril (8,8%).

La previsión de EcoGo es de entre 5,5% y 5%, mientras que Analytica y Equilibra prevén un 5%. C&T Consultores habla de entre 4,5% y 5%. ■

### Baja salarial y falta de cuotas: derrumbe en electrodomésticos

Durante el primer trimestre del año por la baja del poder adquisitivo, la falta de financiación y un sobre stockeo durante el año pasado, las ventas de electrodomésticos se derrumbaron.

De acuerdo a la consultora Vectorial, dirigida por el ex titular del Banco Nación Eduardo Hecker, en el primer trimestre de este año, las ventas fueron 45,3% menores a las del último trimestre de 2023 y 40,1% inferiores que las del mismo período del año anterior. Asimismo, se ubicaron apenas 2,2% por encima del mínimo registrado bre a marzo).

al inicio de la pandemia. Aquí otras conclusiones:

- · Las ventas desagregadas en grandes grupos ("Línea blanca", "Electrónica", "Tecnología" y "Pequeños electrodomésticos") mostraron caídas en todos los segmentos con respecto al primer trimestre de 2023: -40,9%, -50,0%, -42,8% y -36,6%, respectivamente.
- La caída de las ventas guardó relación con la disminución en términos reales del salario del sector registrado al inicio del gobierno de Javier Milei (-15,7% desde diciem-

 Las compras con tarjeta (débito y crédito) se redujeron un 26,2% con relación al mismo período del año anterior y un 15,3% con respecto al último trimestre de 2023. Además, la participación de las com-

**PARA TENER EN CUENTA** 

50,9%

es lo que cayeron las ventas de electrodomésticos en la Ciudad en los 3 primeros meses de 2024. pras a través de los "Ahora" y el "Cuota Simple" sobre el total de las compras con tarjeta de crédito cayó del 20,3% al 14,9%.

- Las empresas dedicadas a la comercialización de electrodomésticos, que históricamente atendieron al segmento perceptor de ingresos no registrados, redujeron las asistencias y los montos de las financiaciones otorgadas. La reducción se explicaría por la caída de los ingresos en el segmento no registrado del mercado laboral, el incremento de las tasas de interés (por lo menos, hasta fines de 2023) y los elevados niveles de irregularidad de cartera.
- Las ventas en la Ciudad durante el primer trimestre de 2024 cayeron 50,9%. En los 24 partidos del GBA y en el resto del país las ventas se redujeron en porcentajes un dos por la inflación. ■

poco menores: -44,3% y -46,6%, respectivamente.

- Las ventas en grandes superficies comerciales se redujeron un 37,5%, comparadas con las del mismo trimestre de 2023 y un 47,1% con relación al último trimestre de 2023.
- La distribución de las ventas por canales ("Pequeños comercios y cadenas -en el salón-", "Grandes superficies comerciales -en el salón-"y "Comercio electrónico") mostró el derrumbe de las ventas en el salón en pequeños comercios y cadenas (-80%) durante el primer trimestre de 2024 y el sostenimiento de la importancia del comercio en línea (31,8% de las ventas totales).
- Durante los primeros cinco meses de 2024, los precios de los electrodomésticos mostraron aumentos muy por debajo de los registra-



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 01/07/2024 AL 07/07/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A.



15.500 UNIDADES LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + GUÍA ESCOLAR + NAIPES DE MAGIA A \$2.000, CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A.

# Nuevas medidas: Caputo y Bausili llamaron a los bancos

Se reúnen hoy a las 10 en el Central. Buscan acordar los mecanismos para una nueva letra y el tema de los puts o seguros que garantizan cierto precio de los bonos.



Rueda de prensa. Caputo y Bausili el viernes al anunciar medidas y que sigue el cepo. EMMANUEL FERNÁNDEZ

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Luego de la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, el Gobierno pone en marcha el segundo semestre con una nueva fase de su programa económico. Tal como anunciaron el viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, este lunes los CEO de los bancos del país irán al BCRA para discutir los detalles sobre una nueva letra del Tesoro que ayude a eliminar los pasivos remunerados del organismo.

Al mismo tiempo, las autoridades y las entidades buscarán cómo resolver "el problema de los puts", un seguro que el Central emitió para los bancos que garantiza cierto nivel de precio para la deuda del Tesoro y que, según distintos dichos del propio presidente Javier Milei, son en este momento el principal obstáculo que le impide a su Gobierno levantar el cepo cambiario. La reunión está pactada para las 10, a la hora en que comienza a operar el mercado cambiario.

El viernes, en la conferencia de prensa conjunta que dieron Caputo y Bausili en el Ministerio de Economía, el presidente del BCRA había adelantado que el organismo trabaja en la creación de "un mecanismo de esterilización similar al que hay hoy con los pases del Banco Central pero que van a estar centrados en una letra de regulación monetaria que es la que en definitiva van a poner los bancos para colocar sus excesos de liquidez que va administrar el BCRA, pero que va a estar constituida en el balance del Tesoro".

El presidente del Central no dio mayores detalles sobre cómo funcionará esta "letra de regulación monetaria", pero aclaró que "la tasa de política monetaria va a seguir siendo fijada por el Banco Central y la letra de regulación monetaria va a ser una letra que emita el Tesoro y tendrá un cupón flotante,

que será la tasa de política monetaria".

Más allá de estos mecanismos, el eje de la conversación con los bancos está puesto en los puts, los seguros de liquidez que el Central les dio a las entidades por aproximadamente \$ 20 billones y que para el equipo económico constituyen una fuente de presión para la emisión monetaria, algo que en esta segunda etapa del programa económico se quiere mantener en cero. Según la consultora 1816, la mitad de todos los puts vigentes vencen en 2026 y 2027. Hasta ahora, los bancos ejecutaron este seguro lo que implicó una emisión de 5,5 billones solo en lo que va del año.

Desde hace semanas, las entidades y el Gobierno negocian formas de eliminar la cláusula de recompra con la que fueron colocados distintos títulos públicos en los últimos años, que si los bancos la ejecutan, obligan al Central a emitir más pesos para poder pagar esos bonos.

Hace más de un mes que, en distintas disertaciones públicas, el propio presidente Milei identificó en estos "puts" el principal obstáculo para eliminar en el corto plazo el cepo cambiario. "Estamos en zona de poder abrir. Si nosotros resolvemos el problema de los pasivos remunerados. Si resolvemos los puts. Y estamos arreglando el tema de los dividendos. Cuando terminemos de hacer eso, vamos a abrir el cepo", había dicho por ejemplo a mediados de mayo en uno de los almuerzos del Cicyp.

De esta forma, el Presidente puso sobre la mesa el tema y las entidades y el Central comenzaron a discutir cuáles son las alternativas para resolverlo.

Entre las opciones que se analizan está la de limitar de alguna forma la capacidad de las entidades de ejercer esta opción de liquidez, algo en lo que ya el BCRA había avanzado en una normativa de abril último. En ese momento, el organismo había cambiado la normativa de estos "seguros".■

### Wall Street critica el "atraso" y cree que el dólar se moverá

Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Argentina encendió nuevas luces de alerta en Wall Street. Después de que el banco de inversión Barclays alertara por la "trampa" de la apreciación cambiaria y bajara el pulgar a los títulos soberanos, otros gigantes siguieron el mismo camino en los últimos días en informes donde ponen la mira sobre el dólar y el cepo, mientras se preparan para un mayor ritmo de devaluación co de inversión estadounidense,

antes de octubre.

"Si estamos en lo cierto al suponer que el estado estacionario lleva a un Banco Central a perder reservas de divisas, entonces tenemos que preguntarnos cuántos miles de millones están dispuestos a perder antes de ajustar el rumbo. No nos cabe duda de que lo harán, pero si esperan demasiado, puede que lo hagan desde una posición de debilidad y con unos precios de los bonos más bajos", advirtió.

Ese es el escenario base del ban-

**PARA TENER EN CUENTA** 

1,1%

estimó el BofA el uperávit primario en 2024 y una caída de 4% de la economía.

148%

estima la inflación anual para este año el Bank of America (BofA). La había previsto en 158%.

que en noviembre valuó en un billón de dólares siete áreas de Exxon en venta en Vaca Muerta y en marzo fue recibido por Guillermo Francos. Allí creen que si no se abordan los "desequilibrios" de divisas será dificil mantener un repunte de los precios de los bonos, cuyo rally se detuvo a fines de abril.

La baja de tasas en EE.UU. será más lenta de lo previsto y los episodios de fortalecimiento del dólar afectaron a las monedas y activos emergentes. "Por eso reducimos a neutral nuestra posición larga en Argentina, que venimos defendiendo. Estaremos preparados para volver a una postura más alcista en cuanto estemos más convencidos de que están a punto de abordarlos", señaló Jefferies.

El Bank of America destacó la zó", diagnosticó el BofA. ■

aprobación de la ley Bases, pese a la "suavización" de las privatizaciones y el mantenimiento de la moratoria previsional. Asimismo, redujo su estimación de inflación del 158 al 148% en 2024 por el fuerte ajuste fiscal, la "profunda recesión" y el ancla cambiaria. Pero alertó sobre un tipo de cambio "bajo presión" y la "lenta devaluación" del 2% mensual.

"Esperamos que el BCRA acelere el peso (en el tercer trimestre) después de las discusiones del Congreso y el FMI, e inicie un levantamiento gradual de los controles de divisas. Las reservas internacionales netas aumentaron 11.000 millones de dólares desde diciembre, pero siguen siendo bajas (cero) y el ritmo de acumulación se ralenti-

### JULIO SÚPER PROMO





LA REVISTA +2 ESMALTES Cutex



TU KIOSCO



SUSCRIBITE A REVISTA ELLE

WWW.ELLE.COM.AR

(7) (7) ELLEARGENTINA

# Cambios en la negociación con el FMI: suman un técnico clave

Es José Luis Daza, el próximo viceministro de Economía. Estuvo en Buenos Aires hace pocos meses. Es ortodoxo y busca recomponer con el Fondo.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

El plan de Luis Caputo ingresó en una segunda etapa según anunció el último viernes. Después de aprobada la ley Bases, el ministro de Economía buscará avanzar desde hoy a las 10 con los bancos en el traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro, y obtener un "puente financiero" del Fondo Monetario que permita frenar la sangría de reservas antes de levantar el cepo. En ese marco, será clave la incorporación como viceministro de José Luis Daza, un ortodoxo que hizo su fortuna en Wall Street y ya lo asesora en las sombras.

El economista de 65 años nacido en Buenos Aires y de padres chilenos es el candidato para ocupar la secretaría de Política Económica. El plan era que lo reemplazara a partir de esta semana a Joaquín Cottani, un ex funcionario de Domingo Cavallo que fue marginado desde un principio del círculo íntimo del ministro. Entre otros roles, se espera que tenga un mayor protagonismo que su antecesor como nuevo interlocutor en las negociaciones con el FMI, en medio de las tensiones con el organismo y la búsqueda de un nuevo acuerdo.

Sin reservas suficientes, el Gobierno no puede levantar el cepo. Caputo ratificó el viernes que no quiere correr riesgos y flexibilizará los controles -como le exige el Fondo-entre agosto y septiembre, una vez que estén dadas las condiciones. Ahí entrará a jugar Daza, un



Momento de decisión. José Luis Daza, de 65 años, se mudará desde Nueva York a Buenos Aires.

hombre respetado en Washington que tendrá la tarea de recomponer vínculos y conseguir plata fresca tras la embestida de Javier Milei a otro chileno, el director del Hemisferio Occidental del organismo, Rodrigo Valdés, encargado de monitorear el programa con Argentina.

Los rumores sobre la intención de correr al técnico del FMI de las negociaciones coinciden con los cortocircuitos con el secretario de Finanzas. Pablo Quirno, y el vice del BCRA, Vla-

dimir Werning, durante su última visita a Washington en mayo. El Fondo le reclama a Caputo un interlocutor que "empalme" el programa en momentos que no está claro cómo abandonará el cepo y pasará a un régimen de competencia de monedas. Daza tiene la ventaja de conocer a Valdés y se espera que ayude a "ordenar" el frente fiscal, monetario y cambiario.

El ex JP Morgan estuvo hace pocos meses en Buenos Aires y se habría reunido con el ministro en el

Palacio de Hacienda. Quedaban por definir los detalles de su mudanza junto a su mujer desde Nueva York y cuestiones "administrativas" de su nombramiento debido a su nacionalidad chilena, si bien tuvo ciudadanía argentina en algún momento. El otro punto en discusión es el alcance que tendrá su cargo en una cartera donde Quirno se mueve como virtual viceministro. "Se está terminando de definir lo de Daza", señalaron en Economía.

El economista de la Universidad de Chile y doctorado en la Universidad de Georgetown en Washington fue asesor del directorio del BID y representante del Banco Central de Chile en Asia. Fue a principios de los 90' cuando se hizo amigo de Caputo durante sus estudios en el programa de entrenamiento del JP Morgan. Daza se convirtió en jefe del departamento de estrategia y su par argentino en jefe de trading para América Latina. Por allí también pasaron Alfonso Prat-Gay y Santiago Bausili, expresidente del Banco Central y actual titular del organismo.

Desde el JP Morgan, el chileno conectó inversores y líderes políticos con el FMI y Wall Street, entre ellos el entonces general Hugo Chávez. Allí, contrató a David Sekiguchi y Demían Reidel, actual asesor económico del Presidente. Luego, entre 2001 y 2003, se convirtió en jefe de mercados emergentes del Deutsche, adonde se llevó a "Toto", Ariel Sigal y Federico Reinke. En 2007, fundó con Reidel el fondo de inversión QFR Capital Management, integra el directorio del fondo chileno Moneda Asset Management y en las últimas elecciones en Chile fue asesor del candidato de ultraderecha José Antonio Kast.

Ahora, Daza tendrá el desafío de reconquistar a los bancos de inversión que pasaron de comprar bo-

#### Daza ya asesora en las sombras al ministro Caputo.

nos argentinos a recomendar la reducción de carteras. Caputo enfrenta fuertes presiones para abandonar el esquema que comenzó con la devaluación del 13 de diciembre y ahora se ve desafiado por la suba del 10% en los dólares paralelos en junio y la venta de casi US\$ 200 millones en las últimas tres ruedas. La atención está puesta en el cepo, el ancla cambiaria del 2% mensual y las tasas reales negativas. "Toto confía mucho en él", dijo un allegado. ■

### Según consultoras, es el principio de una nueva etapa del plan

La aprobación en el Senado de la Ley Bases inauguró en el plano político algo que las variables económicas vienen anticipando: "Nos aproximamos al fin de una etapa", señaló la consultora c-p consultores que trazó el siguiente escenario:

- Tras seis meses de gestión, dos de los tres pilares de la transición económica (acumulación de reservas y licuación) muestra síntomas de fatiga.

dejó comprar dólares en el mercado de cambios oficial y se estancó la recomposición de reservas. El proceso se corresponde con cierto agotamiento del ciclo de endeudamiento privado (compulsivo y voluntario) que motorizó las compras en la primera parte del año.

 Al mismo tiempo, el salto de la brecha cambiaria y las tensiones en torno al mercado de cambios oficial establecieron un límite al proceso de licuación. En ese mar-• Desde finales de mayo el BCRA co, el gobierno aprovechó el des- ta del impuesto PAIS que aporte al vo acuerdo parece haberse enfria- horizonte cambiario". ■

censo de la inflación núcleo para anunciar el final del período de tasas negativas.

· Mientras tanto, en el plano fiscal, la recomposición de jubilaciones tras la indexación de la fórmula de actualización y el ajuste de tarifas inauguran una nueva etapa donde el impacto inflacionario de la consolidación fiscal será mayor. El futuro del paquete fiscal será determinante respecto de la posibilidad de motorizar una baja de la alícuoproceso de desinflación.

· En los próximos meses esperamos un esfuerzo del gobierno por estirar la vigencia (y los resultados) del Plan Caputo. La baja del riesgo país y la reapertura del mercado de crédito internacional serán variables fundamentales para monitorear la sobrevida de la estrategia cambiaria. A su vez, el sostenimiento del proceso de desinflación y la recuperación económica definirán la viabilidad política y social del proceso.

· Mientras tanto, el horizonte de mediano plazo se mantiene difuso. El FMI y Milei sostienen un debate a cielo abierto respecto de eso que llaman la "competencia de monedas". La inminencia de un nuedo luego de que el Fondo diera a conocer sus condiciones en la 8va revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas.

De acuerdo con Consultatio, de Eduardo Costantini, "hoy el gobierno se muestra más inclinado a mantener el status quo, pero el resultado natural será la ampliación de la brecha, que volverá más cara la unificación cambiaria en t+1. El combo es poco atractivo en términos políticos, especialmente de cara a las elecciones legislativas de 2025".

Concluye: "El Gobierno hoy se enfrenta a un trade-off incómodo: mantener el status quo (crawling + cepo) con el objetivo de profundizar la desinflación o despejar el



#### **Avant Premiere**

La sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal dejó una gran lección para el Gobierno. La actitud de los senadores que desconocieron el pedido de gobernadores para restituir Ganancias.

# Los mercados castigan la fragilidad de Milei y una anomalía del Senado

EN **FOCO** 





#### Lo barato sale caro

Lame heridas el Gobierno en el recuento de daños después de la aprobación en el Congreso de las leyes de Bases (u ómnibus jibarizada) y de Paliativos Fiscales, para sacar lección. La primera de todas es que si hubiera ido al Congreso con ánimo de negociar hubiera sacado mucho más de lo que sacó. La experiencia de este trámite le marca la necesidad de otro camino más fructífero para cuando reaparezca en el Congreso. El Gobierno prefirió prolongar la música de la campaña electoral, contra la política, sin mucho provecho. Confianza de aficionados esta de poner al marketing por sobre la estrategia. En las elecciones le sirvió para tener el 29% de los votos en la primera vuelta. Los votos de la segunda no fueron contra la política, sino contra el peronismo. Si no hubiera revoleado el DNU 70 (que pende de un hilo en Diputados y en la Justicia) y la primera versión de la ley ómnibus, no lo habrían sometido a un esmeril en donde le hicieron pelo y barba. La experiencia les demuestra que esa idea de que se puede arrastrar a la política a donde esta no quiere ir es un mal camino, o por lo menos muy caro. Le costó la cabeza del jefe de Gabinete Nicolás Posse, jefe de la administración.

El Gobierno tiene que asumir la lección porque ahora viene un examen más duro, el de la reglamentación de leyes complejísimas, que requieren expertos que no ha demostrado tener hasta ahora. La experiencia de la Constitución reformada en 1994 es un ejemplo. Se tardó años en reglamentar con leyes, algunas creaciones de la reforma. Algunas trastabillaron, como la del Consejo de la Magistratura. Otras, directamente nunca ocurrieron, como la nonata ley de coparticipación o del juicio por jurados, que espera desde la Constitución del 1853/60.

#### El mercado castiga la debilidad

La política es un negocio de representación, no de arrastrar al otro-como cree este Gobierno-. En este round el Congreso aprobó lo que creía adecuado a los objetivos de los partidos representados. Lo que se mejoró eran cosas que estaban en la agenda de los bloques: regreso de tributos claves como Ganancias y Bienes Personales, subsidios a actividades productivas, mejores condiciones para el sector energético, bajar capítulos como pesca y biocombustibles, reformas laborales consentidas hasta por los sindicatos. Todo esto lo hubiera logrado sin, además, arriesgar y perder lo que perdió, que es mucho (¿cómo podremos vivir en adelante con jueces sin toga?).

La principal pérdida es de prestigio ante la sociedad y ante los mercados, a los que este gobierno dice querer halagar. Esta semana desde el oficialismo se quejaban por la modesta reacción de los mercados ante la sanción de la norma. Alguno lo atribuyó a que los degenerados fiscales le habían ganado al Gobierno. Improbable. Es más probable que los mercados se hayan enterado de que el Poder Ejecutivo exagera cuando promete una revolución de los ricos contra los pobres, o que puede manipular a todos para lograr lo que quiere. El Gobierno, en suma, tiene unas fuerzas limitadas de acción y los mercados responden con cautela ante su debilidad. Muy lejos de reconocerle y festejarle fortalezas, le castigan la fragilidad del método. No se muere nadie. A gobernar no se aprende en una academia ni se nace sabiendo. Pero la experiencia sirve, propia o ajena, y mejor le hubiera ido al gobierno si mandaba ley por ley y lo hacía con modos amigables ante el nido de ratas.

#### Subsidiados, uníos

Los mercados también reaccionaron ante constancias sólidas de la capacidad del Gobierno para meter el cuchillo donde no lo ha metido nadie antes, como el gasto fiscal que le cuestan los regimenes de promoción que se llevan por lo menos un 4,9 % del PBI. La lista de esos regímenes tiene a Tierra de Fuego como la punta del iceberg. El proyecto es un hallazgo del bloque Hacemos-Pichetto, que promovió Nicolás Massot como respues-

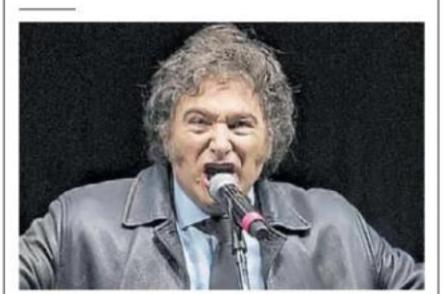

Javier Milei Presidente de la Nación

El gobierno de Milei perdió prestigio ante la sociedad y los mercados al demorar la negociación de las leyes con la oposición dialoguista. paquete fiscal.

ta al reproche de que "no hay plata".

En el proyecto que salió de Diputados se le puso al Gobierno un plazo de 90 días para que presentase un programa para reducir ese costo fiscal en un 50%. Tuvo aprobación con mayoría simple, pero el Senado lo tiró abajo con 2/3 de los votos. Impidió que Diputados insistiese. Tuvo unos 148 votos y ganaron los empresarios que se benefician de esos regímenes y sus valedores en la política, del oficialismo y la oposición. Una pasión digna de mejor causa.

#### Pobre triunfos pasajeros

Todos los años el Ministerio de Economía enumera los regalos del Estado a esas actividades promovidas en la llamada "separata" que acompaña el proyecto de Presupuesto. Los patrocinantes de la revisión de la "separata" y de sacudir esa piñata para que caigan los dineros con los que pueden pagar gastos sin fondeo, tienen en un par de meses la oportunidad para volver a la batalla. El 15 de setiembre el Gobierno debe acercar el proyecto del nuevo presupuesto y la batalla por el costo fiscal se repetirá con armamentos renovados. La experiencia de haberlo debatido durante estos seis meses le da un nuevo contexto a este intento de revisar el gasto público, con más audacia de lo que se anima este gobierno.

#### El Senado abandona las provincias

La tercera lección que sacan el Gobierno y el Congreso de esta experiencia es el enrarecimiento del rol de algunos protagonistas. El sig-

**Guillermo Francos** Jefe de Gabinete de ministros

El funcionario se reunió con los diputados radicales "sin techo" para asegurar su voto en favor de la Ley Bases y el

no más importante es la novedad de que el Senado, que es la cámara de representación federal, hizo caer la reposición de los impuestos a las Ganancias y a Bienes Personales que había propuesto Diputados. Más allá de la disputa jurídica sobre la validez, lo más importante es que el Senado rechazó por primera vez la sanción de dos tributos que son coparticipables y, por eso, de estricto interés de las provincias.

La Argentina es un país agobiado por la carga tributaria. Ni este gobierno, que venía a destruir el Estado, ha dejado de aumentarlos, con la promesa de que alguna vez los bajará. Se entiende que, si un legislador tiene en la mano la oportunidad de darle el gusto al contribuyente sacando un tributo, aunque sea por un instante, lo haga. Lo hizo Massa como herramienta demagógica cuando era candidato a presidente. Lo mismo hizo Javier Milei, cuando sumó su voto con la misma intención de perfilarse ante su electorado. El Gobierno y algunas provincias reaccionaron ante el daño que implicaba que esos tributos dejaran de existir. Los repuso en Diputados por la misma cantidad de votos, pero los rechazó en el Senado. En la revisión volvieron, pero quedan batallas por librarse.

#### "A veces nos ponemos en modo estúpido"

Miguel Pichetto dedicó la mitad de su discurso en la sesión a advertir la disfuncionalidad de que el Senado resignase su rol de cámara federal y, por eso, comprometida a defender los intereses de las provincias. "Fue un grave error

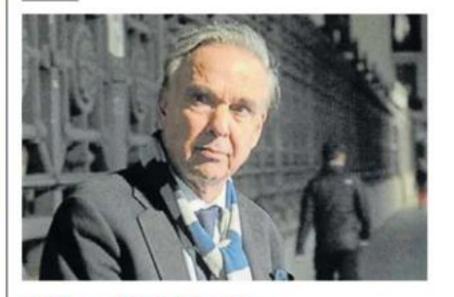

Miguel Pichetto Jefe del bloque Hacemos

Pichetto alertó por la anomalía del Senado que votó contra Ganancias y Bienes Personales, pese a la postura de los gobernadores. El País

haberlo derogado. El Presidente -dijo con alusión a Milei, que votó como Diputados por la eliminación que propuso Massa-tiene algo que ver con esta derogación". Fue duro con el Presidente, que lo había castigado por rechazar las jubilaciones a los expresidentes: "A veces nos ponemos en modo estúpido". Pichetto impuso su hipótesis de que el Senado había repuesto los dos tributos al votarlos en general, aunque después los bajase con el voto en particular.

#### Chubut Ileva Ganancias a la Justicia

Pero algunos gobernadores de la Patagonia van a judicializar el entuerto. No les es fácil, porque para atacar lo votado ante la Justicia, 1) hay que tener un caso; y 2) hay que ser parte interesada - y este tributo se cobra a los trabajadores, no a los Estados-. El gobernador del PRO de Chubut, Nacho Torres, dijo este fin de semana que irá a la Justicia contra esa cláusula. Se apoya en la opinión de su vicegobernador, el constitucionalista radical Gustavo Menna, de que esos impuestos se han aprobado con el voto de una sola cámara. Torres se quejó de que el Impuesto a las Ganancias no contempla "zona desfavorable" en el mínimo no imponible que se planteó para la región, con lo cual afectará a los trabajadores petroleros, de la construcción, minería y otros.

#### Debutantes y dinosaurios

No debe extrañar que, en el Congreso, el Senado deje de representar plenamente el interés de la provincias, siendo la cámara federal. "En mi larga vida parlamentaria y en el análisis político-parlamentario argentino, nunca he visto el comportamiento de un Senado que no se ocupa de la situación de las provincias que representa", dijo Pichetto, que ha visto todo. La Cámara de Diputados, que representa al pueblo, asumió en la emergencia la defensa los intereses de las provincias y repuso los tributos que habían sido derogados en momentos de extremada frivolidad y demagogia. El sistema paga, además, el costo del estallido de la liga de los gobernadores peronistas, eje de las construcciones anteriores a 2023. Ya no son mayoría en el conjunto y encima, se dividen entre hostiles (encabezados por Kicillof) y colaboracionistas (Jaldo, Saénz, Jalil, más Gerardo Zamora, siempre en el medio). Los gobernadores que fueron de Juntos por el Cambio son ya una decena, y los armoniza Rogelio Frigerio, que



Ignacio Torres Gobernador de Chubut

"Nacho" Torres llevará a la Justicia su rechazo a la reversión de la rebaja de Ganancias que se aprobó en el paquete fiscal. sabe de provincias por su experiencia de consultor y de ministro en un gobierno federalista como fue el Macri.

A estas disfuncionalidades hay que agregar la demografía de los gobernadores: la mayoría tienen poca experiencia y son debutantes en el cargo. Los tres distritos más grandes tienen gobernadores jóvenes, Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Maxi Pullaro (Santa Fe), dos de ellos sin reelección a la vista. Con este mapa, no extraña que la suerte del Gobierno en el Congreso dependa de dinosaurios preexistentes: Macri, que es el jefe del PRO y el único sostén del gobierno en Diputados, y dos árbitros de la oposición amigable: Pichetto en Diputados y Juan Carlos Romero en el Senado. Este trío es el que puede sostener el tinglado de disfuncionalidades.

#### Anomalías y disfuncionalidades

La "anomalía" (así la llamó Pichetto) de un Senado que renuncia a ser cámara federal es parte de las disfuncionalidades que amenazan la fortaleza del sistema político argentino, que es tan fuerte que resiste a los Alberto y a los Milei. Alberto era el eslabón más débil de la trifecta presidencial que integraba junto a Cristina de Kirchner y Sergio Massa. Accedió al cargo "puesto" por la vicepresidenta. Nunca se emancipó, aunque simulaba gestos de independencia. Ella se dedicó a esmerilar su gestión desde el primero al último día de gobierno. Milei prolonga las disfuncionalidades. Es presidente por la activación del fusible del balotaje después de la derrota de las dos coaliciones mayoritarias que dominan el voto popular y el Congreso. Sin partido, ni electorado ni programa, gobierna con partidos y dirigentes que fueron elegidos para ser oposición. Su suerte depende de un programa del cual no es dueño, se lo prestó Cambiemos, y que justifica con ocurrencias más que con ideas.

#### Sobreactuaciones

La ausencia de liderazgos fuertes le quita autoridad a los jefes formales de los partidos amigos del Gobierno. De Loredo, cuando ya se había acordado el apoyo de los bloques dialogantes, buscó convertirse en autor de ese empeño. Fue a decírselo el miércoles por la mañana a Macri. He llevado a los gobernadores radicales al acuerdo, presumió. Ese mismo día almorzó en el Senado con legisladores de ese partido, a quienes les contó la cita con Mauricio-lo escucharon Víctor Zimmermann, "Peteco" Vischi y Pablo Blanco-.

No conforme con esto, llevó a los diputados radicales "sin techo" (de provincias donde la UCR no es gobierno) para que le asegurasen el voto a favor de las leyes ante el mismo Guillermo Francos, que los recibió en Casa de Gobierno. Era redundante, salvo como intento de exaltarlo a De Loredo ante quienes cree pueden apoyarlo en su disputa cordobesa contra Luis Juez.

Sirvió para que Banfi plantease al jefe de Gabinete el malestar de los bonaerenses por la posibilidad de que la planta de licuación de gas natural, que planean montar YPF y Petronas para exportar ese insumo, se haga en Río Negro y no en Bahía Blanca. La legisladora repitió el reproche del CFI: benefician con plata y obras a quienes no les votan las leyes, y nos tratan a nosotros, que apoyamos, como enemigos. Francos admitió que la sede de esa planta irá a una provincia que adhiera el RIGI de promoción industrial. Banfi estuvo tan enfática que Francos ofreció: "-Si quieren los reúno con el presidente de YPF". Se lo aceptaron en el acto.

### DISFRUTÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

23



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365

**365.COM.AR** 







#### Principales indicadores



DÓLAR CCL Contado con liqui, Bolsa de Comercio



En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de Buenos Aires

Danking do CEOc



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares

# 423,02

Chicago, en dólares por tonelada

#### **LLEGA EL PRIMER WHISKY JAPONÉS**

Kamiki, es el primer whisky japonés en llegar al país, importado por Norton. Kamiki es una expresión del whisky premium estilo japonés,

bendecido por los sacerdotes Omiwa de Nara, la antigua capital de Japón que alberga muchos templos. Norton apuesta a divsersificar.

# Con Galperin en la cima, el país lidera en CEO disruptivos

El dueño de Mercado Libre destronó al colombiano David Vélez (Nubank). Argentina tiene 33 ejecutivos en el ranking y tres líderes en el top ten.

La Argentina tiene a la mayor cantidad de líderes disruptivos de la región, según la tercera edición del ranking que hace Horse, firma de consultoría basada en Big Data, que mide la innovación de ejecutivos.

Mientras que el país aportó 33; Brasil sumó 27; México y Colombia, ocho, respectivamente; y Chile, cinco. El resto se reparte entre otros países de América Latina (Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela) y Europa (Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Suiza, Holanda y Turquía).

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, se ubicó al podio de Change Makers Latam, este informe que reconoce la labor pública de ejecutivos de la región, que "promueven la conversación sobre los ejes de la agenda corporativa y generan un impacto positivo en la sociedad".

Destronó al dos veces ganador David Vélez, colombiano y fundador y CEO de Nubank, quien quedó en el segundo puesto. Son tres los líderes de unicornios nacionales en el top-5: tercero figura otro Martín Migoya, fundador y CEO de Globant; al igual que en el cuarto casillero, donde se encuentra Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá.

Completan el top-10 los chilenos Roberto Alvo (Latam) y Adrian Neuhauser (Avianca), el colombiano Simón Borrero (Rappi), la mexicana Mónica Flores Barragán (ManpowerGroup) y los brasileños Eduardo Bartolomeo (Vale) y Cristina Palmaka (SAP).

Otros ejecutivos nacionales que quedaron dentro del listado son Paula Santilli, que desde hace más de cinco años es CEO regional de PepsiCo, en el puesto 11°; seguida por Gisselle Ruiz Lanza, que se ubicó en el 19° lugar, y desde febrero es vicepresidenta de Ventas y Marketing de Intel, así como directora general de la empresa en América Latina.

Darío Turovelzky, CEO de Telefe

|   | EJECUTIVO          | EMPRESA        | PUNTOS | 2023 VS. 2024 |
|---|--------------------|----------------|--------|---------------|
| 9 | Marcos Galperin    | mercado        | 1.990  | 3             |
| 2 | David Vélez        | M bank         | 1.960  | -1            |
| 3 | Martín Migoya      | Globant)       | 1.950  | -1            |
| 4 | Roberto Alvo       | <b>≱</b> LATAM | 1.890  | NUEVO         |
| 5 | Pierpaolo Barbieri | ualá           | 1.890  | -2            |

#### Cristian Marchiaro Horse, consultoría de Big Data

"Hay una revolución empresarial, los líderes se lanzan a la disrupción y a la

visibilidad pública".

ción; mientras que Diego Bekerman quedó en la 37°, en su cargo de Diversidad e Inclusión Global Sponsor for SMC & DS team + D&I Community of Practice Leader de

América Latina de Microsoft. El director general de HP Inc para América Latina, Adrián Ali, figura en el 38°. Detrás, en el puesto 39°, se encuentra Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina y vicepresidente corporativo de Nissan Motor Co.

Por su parte, Sandra Guazzotti, Head de Google Cloud de América Latina; se ubicó en el puesto 40°; y Laura Barnator, que en febrero asume Care Latinoamérica en Unilever luego de desempeñarse desde 2020 como gerente general de Unilever Argentina, se ubicó en el casillero 43°.

Más abajo están en el 46° lugar María Constanza Losada, que asumió en mayo como gerente general para América Latina de Bristol Myers Squibb (BMS); y Nicolás Goldstein, en el 49° puesto, que desde febrero es CEO de Accenture en Hispanoamérica, Chile, Colombia y Argentina.

Entre los puestos 51 y 100 quedaron entre otros, Julio Figueroa (de City), Jaime Macaya (de Kavak), Juan Diddi (de BMS), Gabriela Pittis (de Takeda), Marcelo Rabach (de Arcos Dorados), Federico Cofman (de Mastercard), Esteban Gutiérrez (de PedidosYa), Mariana Lischner Goldvarg (de DirecTV) y Marcelo Ponte (de Merck), Maximiliano Cardoso (de Mondelez), Alejandro Galizia (de AON), Lisandro Delfino (de American Express), Eduardo Andres Sorlino (de Boehringer Ingelheim), Juan A. Martin (de Lenovo), Flavio Devoto (Abby Chilevisión, quedó en la 30° posi- mió como gerente general de Ho- vie), Martín Capo (de ABB), Andrés se del dicho al hecho". ■

Prieto (Salesforce), Sebastián Guerrero (GSK), Nicolás Mendiberri (Abbott Diabetes), Diego Peña (de McCain).

El ranking se elabora en base a datos y procesamiento de información de los principales medios de comunicación de la región y plataformas como LinkedIn y X (exTwitter), en relación a los ejes que marcan la agenda corporativa global: innovación, sustentabilidad, talento, work-life balance y diversidad e inclusión.

Más precisamente, se confecciona a partir de un sistema de scoring en el que cada acción realizada por el ejecutivo le permite acceder a un puntaje determinado en función de una serie de ponderaciones. Dentro de cada dimensión, se totaliza el puntaje de todas las accio-

Fundada por Cristian Marchiaro y Juan Pablo Daniello, Horse tiene en su equipo a profesionales del mundo de la consultoría con más de 15 años asesorando a empresas, junto con economistas y expertos en nuevas tecnologías. Trabaja con un modelo estadístico e Inteligencia Artificial (IA), generando insights en tiempo real que "ayudan a los tomadores de decisión de compañías líderes de múltiples sectores a lidiar con contextos complejos", describe la firma.

"Nos encontramos en el epicentro de una revolución empresarial. Los líderes están lanzándose a la disrupción y visibilidad pública. Esta tercera edición pone foco en empresas y ejecutivos que van más allá de la ganancia financiera y lideran la adopción de un modelo de liderazgo responsable, transparente y sostenible", comentaron.

En relación a la brecha de género, hay apenas 22 mujeres protagonistas entre los 100 y solo dos forman parte de los 10 primeros. Consideraron que "el gap de género es una problema que afecta a América Latina. Se avanzó en los últimos años, pero es importante que se pa-

#### Debe y haber

Reconocimiento

#### Martín Cabrales, con la orden de Malta

El empresario Martín Cabrales, presidente de la líder en café, la compañía Cabrales, fue distinguido con la Cruz de la Orden Pro Mérito Melitense, un reconocimiento otorgado por la Soberana Orden de Malta. A la ceremonia, que consistió en una misa celebrada en la iglesia del Socorro, asistieron numerosos empresarios y embajadores, además de representantes culturales.



Martin Cabrales.

Contrato renovado

#### El Ciudad, aliado del Teatro Colón

El Banco Ciudad renovó su alianza con el Teatro Colón, para acompañar por decimoquinto año consecutivo, como patrocinador principal, al teatro más relevante del país. Se concretó en un encuentro realizado entre el director Jorge Telerman, y el presidente del Ciudad, Guillermo Laje.

Cuidado del agua

#### Una start up cosecha US\$7,5 millones

Kilimo, nacida en Córdoba y dedicada a la conservación del agua, anunció su Serie A por un monto de US\$ 7,5 millones. La ronda fue liderada por Emerald Technology Ventures, un fondo pionero en capital de riesgo y acompañado por The Yield Lab Latam, Salkantay Ventures, Kamay Ventures y iThink VC.







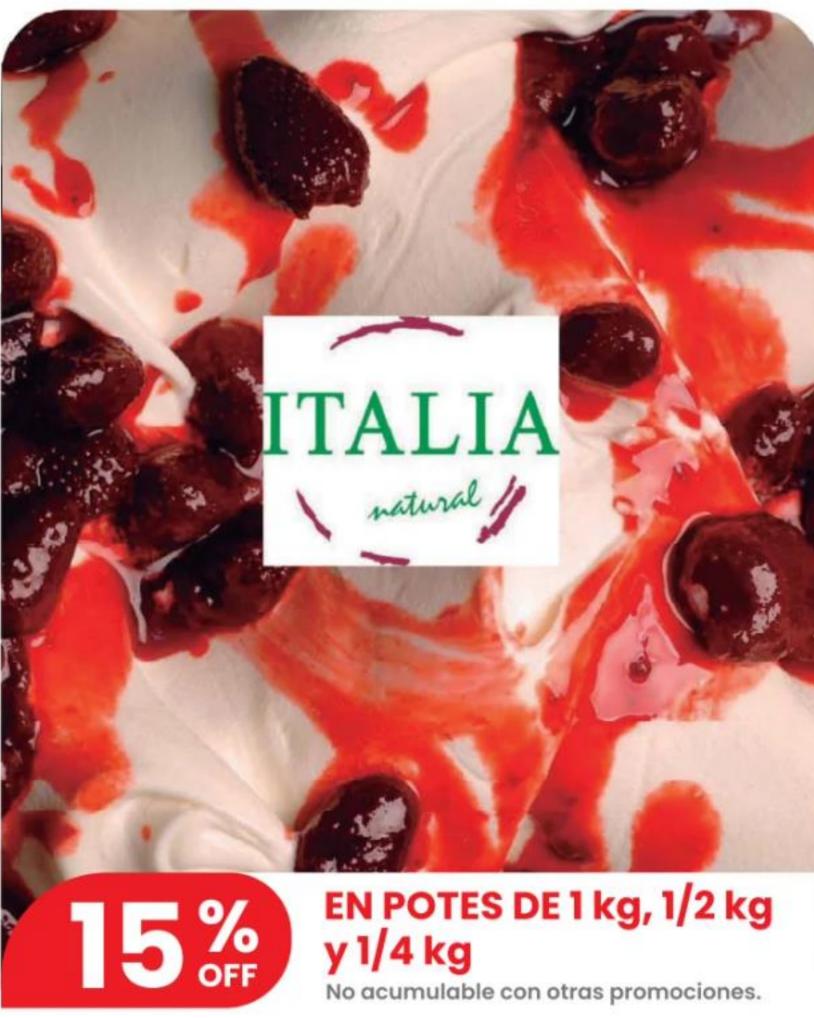

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🞯 🚯









### Opinión

### Los resultados electorales en Francia y la relación entre república y democracia

DEBATE

#### Darío Roldán

Historiador. Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella

l domingo 9 de junio, el presidente Macron disolvió la asamblea y convocó a elecciones para renovarla. En su mensaje, afirmó que su objetivo era abrir un tiempo de "clarificación". El avance de partidos de extrema derecha en Europa y que, en Francia, amenaza la cohesión social, agregó, requiere que el pueblo se exprese.

El mensaje no produjo el efecto esperado: "equivocación histórica", acto imperdonable e irresponsable que forzaba una crisis política de consecuencias imprevisibles fueron algunas de las reacciones. La gravedad y la incertidumbre que todos a asignan a la situación revelan un conflicto más complejo.

Disolver la Asamblea está previsto en la Constitución de la Vª República. Para resolver un conflicto grave entre dos formas de la representación política.

Por un lado, la representación del conjunto del pueblo, que encarna el presidente, la única autoridad elegida por sufragio universal directo por el pueblo en su conjunto. De allí que el presidente sea "irresponsable políticamente" y que la responsabilidad sea transferida al gobierno.

Por el otro, la representación parlamentaria, que se construye eligiendo un diputado por cada una de las 577 circunscripciones en las que se divide el país; el parlamento expresa, entonces, la adición de los diputados que, en sí mismos, solo representan las circunscripciones y que se agrupan por su pertenencia política.

La contrapartida de la irresponsabilidad del presidente son las atribuciones del gobierno. La tradición, no obstante, hizo que el presidente retuviera algunas funciones esenciales: el control del arma nuclear, la defensa y la política exterior.

Disolver la asamblea es un acto individual del presidente que recrea el acto fundador de su legitimidad política, que recuerda su poder de encarnación y que crea una situación excepcional. Suprimir el Parlamento implica que el presidente asume que la mayoría relativa que posee le impide formar gobierno y que reanuda un diálogo sin intermediarios con el pueblo para resolver el bloqueo y recuperar la mayoría parlamentaria.

Los resultados del primer turno acaban de conocerse: Agrupación Nacional-ex Frente Nacional (34%) y 240-270 bancas, Nuevo Fuente popular (29%) y 180-200 bancas, Ensemble-partido de gobierno (21%) y 60-90 bancas, Republicanos (10%) y 30-50 bancas. El segundo turno, el 7 de julio, definirá si habrá o no una mayoría absoluta aun cuando, como puede verse por los resultados, J Bardella (Agrupaciópn Nacional) podría conducir el próximo gobierno. Macron enfrentará, entonces, una nueva cohabitación. Algo no parece haber salido bien.

No es la primera vez que se produce una cohabitación. Ésta parece tener una gravedad particular. La primera cohabitación fue entre Mitterand (PS) y Chirac (gaullista) entre 1986 y 1988. Mitterand fue reelecto en

#### La gravedad y la incertidumbre revelan un conflicto más complejo.

1988. La segunda fue entre Mitterand y E. Balladur (gaullista) entre 1993 y 1995. A pesar del conflicto con Balladur, Chirac fue electo presidente. La tercera fue entre Chirac y Jospin (PS) entre 1997 y 2002. Igual que Mitterand en la primera cohabitación, Chirac también fue reelecto al final de la cohabitación.

Así, la cohabitación no impide que el presidente gane la elección siguiente esperando un debilitamiento del gobierno; estas experiencias crearon una forma de entendimiento sobre puntos esenciales aun cuando no estuvo exenta de conflictos; finalmente, las tres cohabitaciones fueron protagonizadas por los dos grandes partidos que durante muchos años ordenaron la Va República que compartían una concepción política y una convicción europeísta.

La que se anuncia difiere en varios aspectos. No está claro si las elecciones crearán una mayoría absoluta; en ese caso, se abriría una negociación para formar gobierno, pero la extrema distancia entre los partidos quizás la impidan. Aun cuando sea inédito y poco probable, la ingobernabilidad que resultaría podría obligar a Macron a dimitir.

Pero, aún en el caso de una mayoría absoluta, Macron no podrá ser reelecto en 2027 pero podría ejercer todas sus atribuciones para obstaculizar al gobierno; las posibles formaciones políticas que cohabitarían tienen posiciones sobre política exterior que impugnan, con distinto énfasis, la Unión Europea; el PS y el Gaullismo están siendo reemplazados, desde hace varios, por versiones más extremas: el socialismo vio surgir una opción más extrema (Francia Insumisa-Melénchon) y la derecha tradicional ha sido completamente superada por la extrema derecha (Agrupaciónn Nacional-Le Pen); los dirigentes que cohabitaron formaban parte de la clase política experimentada por varios años de actividad y francamente europeístas. Será, entonces, una cohabitación muy compleja. Su complejidad también deriva de otra disputa.

El conflicto de representación no basta para comprender el sentido grave de la coyuntura. Dada la naturaleza de los grupos políticos, Francia parece asistir a una tensión entre una concepción de la República y el sentido de la Democracia.

La sustancialización de la democracia, que abrazan los partidos que podrían cohabitar, se apoya en que el voto mayoritario es la única lógica de la democracia, que la ley de la mayoría es el principal criterio que la define; el pueblo o la nación son sus referencias.

Al contrario, la tradición de la república impone límites: el preámbulo de la Constitución, el universalismo que lo inspira y, sobre todo, los "derechos del hombre", según la expresión de la célebre declaración. Por debajo de las alternativas de la próxima cohabitación, está en juego una forma de concebir el vínculo entre la república y la democracia.

EL NIÑO RODRÍGUEZ



#### **MIRADAS**

Raquel Garzón

rgarzon@clarin.com

### Ripley, el impostor inquietante

A quienes tengan todavía en la retina el sol y los colores del imaginario pueblo italiano de Mongibello en donde Anthony Minghella ambientó la película "El talentoso Mr Ripley" (1999), quizá los impacte el blanco y negro de la miniserie en ocho capítulos, protagonizada por Andrew Scott, basada en el mismo personaje de Patricia Highsmith, que ofrece Netflix.

"Ripley" (2024), con guión y dirección de Steven Zaillian, subraya otras diferencias en relación con aquel filme sobre las andanzas del timador contratado por un millonario para viajar a Europa a convencer a su hijo Dickie de volver a casa.

El blanco y negro define una tonalidad y transmite a la vez un pulso alérgico a cualquier vértigo, un talante más afín a Dickie Greenleaf, siempre de vacaciones, que a las urgencias de un impostor al borde de las rejas . "¿Y si yo fuera él?" es la fantasía recurrente que cada capítulo pone en danza. El precio a pagar por concretarla, una medida posible del carácter. Tom Ripley disfrutará en Atrani del prontuario limpio del recién llegado a un pueblo, habilitando reflexiones sobre cómo cambia (o podría cambiar) quien creemos ser en un entorno donde nadie nos conoce, que invita a desarrollar nuevas habilidades, adquirir otros gustos y deshacernos del lastre de errores antiguos. Tom podría elegir en Italia no caer en el crimen, recrearse, y sin embargo...

Mucho más fiel en su oscuridad al personaje literario que imaginó Highsmith que al de la película de Minghella ("demasiada seda", ironizó ante aquella versión Ángel Fernández Santos, gloria de la crítica cinematográfica española), Andrew Scott compone un inolvidable Ripley maduro, experimentado en el delito y la vileza, lejos del veinteañero de Matt Damon, quien aprendía a matar improvisando y a deshacerse de la culpa en el mismo gesto (como el Chavo del 8 cuando repetía "fue sin querer, queriendo"). Este Ripley desea, se tutea con el mal y registra las limitaciones del paso del tiempo: las escaleras que hay que subir para llegar a la casa de Dickie lo dejan sin aire, el cuerpo le pesa. Mientras resopla, el antihéroe camaleónico maquina cómo ocupar la vida de otro y gozar del lujo sin estrecheces y sin culpa. Rilke inmortalizó en una de sus elegías la imagen de la rajadura que cruza de repente una taza, síntesis de algo que sucede y determina. Dos muertos después del comienzo, Ripley lleva esa cicatriz. Más sutil es la marca al agua que deja en los espectadores, que no queremos que le atrapen.

Opinión CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024 27

#### DEBATE

### Perón, a 50 años de su muerte

### El hombre que está solo yespera

#### Ignacio Cloppet

Historiador, Miembro de la Academia Argentina de la Historia y autor de "Perón. Mitos y realidades. A 50 años"

ste 1° de julio se conmemora el medio siglo del paso a la inmortalidad del general Juan D. Perón. Tanto por parte de sus detractores como de sus panegiristas, sin dudas, presencia insoslayable en la vida política de la Argentina hasta el momento en que esto escribo.

Expresión del último eslabón del movimiento nacional, creador de una doctrina original de matriz criolla, humanista y cristiana, y conductor de una revolución inconclusa, truncada por dos golpes de Estado en 1955 y en 1976, respectivamente, viene siendo víctima del olvido premeditado y planificado y de la tergiversación integral de su ideario.

Proceso que se inició, a sangre y fuego, el 24 de marzo de 1976, con el derrocamiento de la presidente María Estela Martínez de Perón -que fue su primera víctima-, que había logrado en pocos meses de gobierno, y jaqueada por un movimiento de pinzas de "izquierdas" y "derechas", lo que la variopinta política hasta la actualidad jamás pudo realizar: el pleno empleo -sin planes asistenciales ni de trabajo precario estatal-, la más equitativa distribución de la riqueza en la historia de nuestro país -un 52% del PBI en manos de los trabajadores-, la promulgación de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, y un sinfín de medidas que contemplaron, entre otras cosas, la nacionalización de los depósitos bancarios, de las bocas de expendio de las petrolera, la negativa a tomar deuda externa, etc.

Ese fue el trágico inicio, continuado después con el advenimiento de la democracia, con otros métodos, pero con el mismo objetivo y resultado, que explica que un país rico y con enormes potencialidades como el nuestro, subsuma hoy a más de la mitad de los argentinos en la pobreza y la indigencia, con una economía extranjerizada, destruida la industria nacional, endeudado el porvenir de las nuevas generaciones.

A secas, un país profundamente herido de muerte en términos materiales, pero también espirituales. Hablo de los valores que ordenaron la comunidad en tiempos de Perón: el trabajo, como derecho y obligación que envolvía la noción de justicia social; la familia como columna vertebral y escuela de valores; la niñez y la vejez como franjas etarias a las que se debía resguardar; la centralidad de las organizaciones libres del pueblo en concurso con el Estado; la asunción

del ser nacional como casa común.

Todo esto fue negado en la realidad efectiva en nombre de un aparente peronismo, que mutó en partido liberal y/o social-demócrata, desmantelando la esperanza que su identidad continuaba despertando.

Tanto es así, que su testamento póstumo y última actualización político-doctrinaria, El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, no fue considerado desde 1983 a la actualidad por nadie. Lamentablemente, porque es profético en todo sentido.

Allí advierte Perón: "El problema actual es eminentemente político, y sin solución política no hay ninguna solución para otros sectores en particular", porque: "Seguimos deseando fervorosamente una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. (...) Una Argentina íntegra, cabalmente dueña de su insobornable identidad nacional".

Preveía en sus páginas gran parte de los movimientos de la geopolítica mundial y señalaba que era lo que la Argentina debía hacer para ser independiente: transitar la unidad para la reconstrucción nacional con un proyecto nacional.

Pronosticó en tal sentido que el año 2000 nos podría encontrar "sometidos a cualquier imperialismo". El llamado de su doctrina, parafraseando al pensador y poeta nacional Raúl Scalabrini Ortiz, si bien hoy "está solo y espera", reverdecerá cuando los argentinos así lo demanden.

### Argentina, antes y después del peronismo

#### Fernando Iglesias

Diputado nacional (PRO)

ace cincuenta años, y después de treinta de haber sido la figura política más relevante de Argentina, moría en Buenos Aires Juan Domingo Perón. Pocas cosas revelan mejor su infinito desprecio por nuestro país que el hecho de que, sabiendo que estaba viviendo sus últimos años, lo haya dejado en manos de un delincuente como López Rega y una deficiente política como Isabelita.

Todos sabemos lo que pasaba antes de su muerte y se agravó después: asesinatos, atentados, terrorismo, censura y las primeras persecuciones, desapariciones y exilios que no empezaron en 1976, como pretende la leyenda peronista, sino en pleno gobierno del General.

El 1º de julio de 1974 Perón pasó a la inmortalidad. Pero, ¿cuál inmortalidad? ¿Qué se recuerda hoy y qué recordaremos mañana de Perón? Los peronistas dirán que el Gene-

> siempre en el corazón del pueblo por sus aportes a la independencia económica, la soberanía política y la justicia social; pero la Argentina después de Perón es menos independiente, justa y soberana que la de antes de Perón.

Dato mata relato. En el casi medio siglo transcurrido antes del advenimiento del peronismo, la economías y la industria habían crecido al 5% anual, la inflación era inferior al 2% anual, nadie había visto un dólar porque el 80% de los ahorros estaban en pesos a plazos de cinco años o más y las reservas de oro impedían caminar por los pasillos del Banco Central: bastaban para pagar cinco años de importaciones sin necesidad de exportar ni un clavo, como pedía la compañera Cristina.

En cinco años de populismo desenfrenado Perón liquidó todo. Pasamos de las reservas récord al default y de una inflación de 2% a otra del 50% anual. Ambos, en el peronista año de 1951. Ciertamente, los salarios habían subido verticalmente y Argentina era una fiesta.

Fueron los días más felices, peronistas, inevitablemente seguidos de los días más infelices, también peronistas, en los que hubo que pagar la cuenta: a Miranda lo sucedió Gómez Morales y a la fiesta, el plan de austeridad de 1952, del que el peronismo se olvida.

Fue el primer ciclo del modus operandi eterno de la leyenda peronista en el que aún estamos atrapados: de Miranda a Gómez Morales; de Gelbard a Celestino Rodrigo; de Menem a la debacle de la Convertibilidad; de la fiesta kirchnerista al apocalipsis de Alberto y Massa y el ajuste actual. Perón, Menem y Kirchner: pocos años felices y una vida para pagar la cuenta. ¡Viva Perón!

También es falsa la leyenda de la legislación social, que desde 1945 progresó en todo el mundo sin necesidad de brazaletes de luto obligatorios, expropiaciones de diarios, control totalitario de la sociedad, persecución a los opositores y tortura en las comisarías.

Es más, la legislación social argentina antes de Perón era la más avanzada de Latinoamérica y que en la mayor parte de Europa. Los aportes del peronismo fueron pocos; la mayoría, sancionados en 1945 por la dictadura de Farrell para apoyar la candidatura de su vicepresidente de la Nación, Perón.

Para no hablar del atraso y la pobreza que la imposición del paradigma estatista, proteccionista, industrialista y populista causó: en 1945, Argentina era todavía el octavo país más rico del mundo y su PBI per cápita cuadruplicaba el de Brasil. Si hubiéramos seguido el ritmo de crecimiento de nuestros vecinos, Argentina sería hoy el cuarto país más rico del mundo, detrás de Singapur y dos emiratos petroleros.

En vez de eso, el último gobierno peronista dejó el país en default y bancarrota, al borde de la hiperinflación, con una pobreza general del 45% y 60% de pobreza infantil. ¿La independencia económica, la soberanía política y la justicia social? Te las debo.

Hubo una Argentina antes de Perón y otra, mucho más violenta, atrasada e injusta, después. La de la Argentina después de Perón fue la decadencia nacional más impactante del último siglo, superior a la de países que sufrieron guerras, genocidios y catástrofes naturales, y el único factor diferencial que lo explica se llama "peronismo".

¡Es el peronismo, argentinos! Ojalá sigamos recordándolo cada vez que vayamos a votar.



### El Mundo

La carrera por la Presidencia

# El candidato del Frente Amplio fue el más votado en unas internas con baja participación en Uruguay

Según los primeros datos oficiales, Yamandú Orsi, apoyado por el ex presidente José Mujica, se imponía. Alvaro Delgado, respaldado por Lacalle Pou, ganaba en el partido Nacional.

MONTEVIDEO. AP, AFP Y CLARIN

Los favoritos del presidente Luis Lacalle Pou y del ex presidente José Mujica ganaron anoche las internas para dirimir candidaturas presidenciales en los partidos Nacional y Frente Amplio (FA), en tanto que en el Partido Colorado (PC) también se impuso quien lideraba todos los sondeos previos. En la suma total de votos, el principal partido de la oposición, la coalición frenteamplista, obtenía la mayor cantidad de sufragios con unos 400.000 apoyos. El partido oficialista reunía 300.000, según los primeros resultados oficiales.

Los comicios primarios se realizaron con la más baja participación de la historia, apenas el 32% por ciento del padrón electoral uruguayo. Anoche, al cierre de esta edición, la Corte Electoral difundió los primeros resultados con el 17% de las mesas escrutadas, que replican los mostrados en las encuestas de

#### Las elecciones nacionales serán el último domingo de octubre.

campaña. En el Frente Amplio, Yamandú Orsi, ex intendente de Canelones y continuador del legado de Mujica, el candidato más moderado, lograba el 62% contra 35% de la intendenta de Montevideo, Carolina Posse, que tiene el apoyo de comunistas y socialistas. Con el 3% la seguía Andrés Lima.

Por su lado, el ex secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado -apoyado por Lacalle Pou- se imponía en el Partido Nacional (PN) con el 76% a la economista Laura Raffo, con el 18%. Tercero marchaba Jorge Gandini con el 5%.

Las internas en el Partido Colorado (PC), socio de la coalición gobernante, se resolvieron, en tanto, a favor del abogado Andrés Ojeda, con el 40%, seguido por Tabaré Viera, ex secretario de Turismo, con el 27 por ciento.

Luego se encolumnaban el ex titular de la administración de educación pública, Robert Silva, con el 22% y el ex presidente del ente estatal de telecomunicaciones, Gabriel Gurmendez, con el 17 de los sufragios.

La participación electoral -apenas el 32% del padrón acudió a las urnas- es la más baja desde la instalación de las internas en uruguay

#### El Frente Amplio lidera con 44% los sondeos para octubre contra 26% del oficialismo.

en 1997. Las primarias son la única instancia electoral del año en la que el voto no es obligatorio, a diferencia de lo que sucederá en las elecciones nacionales y en una eventual segunda vuelta.

En estos comicios, cada una de

las diferentes fuerzas políticas presenta a sus diferentes precandidatos y el más votado de cada una se transformará en el candidato para las elecciones nacionales el último domingo de octubre.

Además de los postulantes en las internas de este domingo todos los partidos eligieron a los integrantes de sus Órganos Deliberativos Nacionales y de sus Órganos Deliberativos Departamentales, sabiendo que deben obtener un mínimo de 500 votos válidos cada uno para poder competir en octubre.

Por otra parte, es un hecho que el oficialista Partido Nacional y la coalición de izquierdas opositora Frente Amplio darán a conocer en las próximas horas sus fórmulas presidenciales anunciando quié-



Votación. El presidente Luis Lacalle Pou, ayer, al depositar su voto en la interna. "No compito por ningún cargo", comentó y dijo que entregará el gobierno el 1º de marzo. EFE

El Mundo 29 CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024

nes serán sus respectivos candidatos a vicepresidente.

Ayer, al comentar la jornada, el presidente Lacalle Pou afirmó que se ubicaba "en segunda fila" debido al hecho de que por primera vez desde 1999 no participa como competidor para ningún cargo.

"Hoy yo prefiero pasar a segunda fila y los mensajes que lo den los que aspiran a conducir el país el 1 de marzo. Ellos son los protagonistas", dijo a la prensa a su salida del centro de votación en el departamento (provincia) de Canelones.

"Hoy es el día de los protagonistas. Como dirigente político trato de mirar todo y ahora que no estoy directamente involucrado en la lista voy a mirar más porque puedo. Puedo tener la tranquilidad de analizar y de mirar", sentenció.

El presidente subrayó que dedicará todo su tiempo a lo que queda de su Gobierno, que entregará el próximo 1° de marzo.

Según la más reciente encuesta de Equipos Consultores, el Frente Amplio lidera la intención de voto en Uruguay con un 44% para las elecciones nacionales de octubre. Detrás se encuentran el Partido Nacional con un 26%, el Partido Colorado con un 9%, Cabildo Abierto (CA) con un 3% y el Partido Independiente (PI) con un 1%.

Además, un 1% se inclina por otros partidos, un 4% votaría en blanco o anulado, y un 12% permanece indeciso.

#### **CAMBIOS EN EL SISTEMA**

#### "Las internas deben ser optativas como hasta ahora", dijo Sanguinetti

El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, se pronunció ayer por mantener la no obligatoriedad en el voto para las elecciones internas de cada partido, rechazando cambiar el sistema actual de sufragio opcional.

"A mí no hay nada que me guste más que las elecciones. En todas voto con alegría", dijo quien gobernó Uruguay en los períodos 1985-1990 y 1995-2000. "Pero yo no estoy de acuerdo en cambiar el sistema y hacer las internas obligatorias", comentó al descartar esa opción que plantean hoy sectores políticos del país.

"No es un tema blanco o negro. Hay opiniones diversas. Yo optaría porque no fueran obligatorias", remarcó Sanguinetti, quien aclaró que es "muy importante" que sí sean de concurrencia obligada las elecciones nacionales. Por otra parte, el expresidente habló sobre el centroderechista Partido Colorado y apuntó que en esta jornada nacerá un nuevo liderazgo para lo que hay "muchos buenos candidatos".

# Afirman que los golpistas contaban con un equipo de gobierno en Bolivia

Según el ex jefe de la aviación, hoy detenido, también tenían apoyo local e internacional. El gobierno difundió esta versión tras reiterar que no hubo autogolpe.

LA PAZ, ENVIADO ESPECIAL

#### Pedro Gianello

Las versiones sobre el fallido golpe de Estado que el miércoles remeció a Bolivia siguen apilándose. Ahora, el ex jefe de la aviación reveló a los investigadores desde su arresto domiciliario que los golpistas tenían al parecer armado un gabinete de gobierno y contaban con fuerte apoyo local e internacional.

Juan José Zúñiga, que el miércoles pasado derribó la puerta del Palacio Quemado con una tanqueta pero que 90 minutos después retrocedió al advertir que nadie apoyaba su intentona, atribuyó el motín a

un pedido del presidente Luis Arce como una manera de fortalecer su imagen tras el fracaso de la asonada. Ahora, con el objetivo de desterrar la idea de que el mandatario alentó la conspiración, el Gobierno empezó a difundir las declaraciones judiciales de los generales detenidos. Según esa especie, ya había un gabinete listo para asumir, los golpistas llamarían a elecciones en 90 días, liberarían "presos políticos" y hasta que contaban con apoyos internacionales de embajadas de Estados Unidos, la Unión Europea y Libia. Ahora esas sedes diplomáticas serán llamadas por la Cancillería boliviana.

El gobierno se basa en la declaración del comandante de la Fuera Aérea, Marcelo Javier Zegarra. Este general participó de la movida de las tanquetas y efectivos que llegaron hasta la céntrica Plaza Murillo en La Paz. Estuvo en el tenso cruce con el presidente Arce pero ahí dudó y se bajó. Eso le valió elogios del propio presidente y en la primera ola de detenciones del jueves, Zegarra quedó exento.

Sin ser llamado por la Justicia, se presentó voluntariamente a declarar y ahí Zegarra sí quedó detenido. No fue exhibido ante los medios de comunicación como el resto de los aprehendidos y el sábado sorpresivamente decidió ampliar su declaración. Reveló los datos que abrazó el gobierno de Arce para desmentir el autogolpe, una teoría venenosa que Zúñiga inoculó en la población y a la que también se subió el expresidente Evo Morales.

"El miércoles 26 fui convocado por el general Zúñiga, me dijo que vaya a su despacho. Señaló una pizarra y dijo que había 'todo el apoyo de la Embajada Americana, de la Embajada de Libia, de la comunidad Europea, de la Policía Boliviana, de los militares, jubilados y que a estos tienen que plegarse otra organización. Ellos van a apoyar, una vez que consolidemos la toma del poder", dijo Zegarra en la declaración que difundió el Gobierno.

Pero además, contó que Zúniga tenía definidos los nombres de un nuevo gabinete. Como ministro de Defensa, aparecía el general Tomas Héctor Peña y Lillo, y como ministro de Presidencia, asumiría el coronel Calderón. Al tiempo que Zúñiga iba a ser presuntamente el presidente del Estado y desde el Gobierno revelaron que Zúñiga se hacía llamar "el general del pueblo". El general Zegarra también confesó que fueron trasladados cinco francotiradores a La Paz, que por ahora declararon como testigos.

La Justicia dictó prisión preventiva de seis meses para el general Zúñiga, el vicealmirante Juan Arnez y al exjefe de la brigada mecanizada del ejército Alejandro Irahola. Fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro, en el municipio de Viacha. Sin embargo, por cuestiones de seguridad a Zúñiga al centro penitenciario de

#### La Paz dijo que llamaría a embajadas de EE.UU, la Unión Europea y Libia.

El Abra, en Cochabamba. Pero, a diferencia de sus pares de las fuerzas armadas, Zegarra que contó el plan de Zúñiga fue beneficiado con arresto domiciliario.

"Los elementos que brindó Zegarra nos ayudan en el proceso investigativo. Recibimos audios de inteligencia de regimientos militares de gente que está buscando fachadas para tapar lo que ha ocurrido", aseguró el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo en una conferencia de prensa de la que participó Clarín este domingo. También remarcó que encontraron hasta un posible discurso escrito que Zúñiga leería al tomar el poder.

Ante las críticas por la idea del autogolpe y de que no hubo víctimas fatales, el ministro de Gobierno contó que el general golpista dio la orden de disparar pero que el jefe de 8va. división se negó. Por otro lado, sobre el apoyo de las tres embajadas, Del Castillo remarcó que esa "información preliminar, no es algo que podamos corroborar. Seguramente la canciller tendrá que convocar a los distintos embajadores para pedirles explicaciones".



Montevideo. EFE Preso. El ex jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, ayer, durante su traslado a la prisión en La Paz, AP

El Mundo 30 CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024

Aunque muchos piden que se baje de la candidatura ante Trump, el cambio implica un laberinto legal y político. Las posibles opciones que se manejan.

# ¿Sustituir a Biden? Un complejo proceso para los demócratas

**NUEVA YORK.** AGENCIA EFE Sarah Yáñez-Richards

do voluntariamente.

La candidatura del presidente Joe Biden a las elecciones de noviembre se tambalea tras el debate con el exmandatario Donald Trump y, aunque algunas voces dentro del Partido Demócrata piden reemplazarlo, el proceso sería un laberinto legal y político prácticamente infranqueable, a no ser que el propio mandatario decida hacerse a un la-

Biden aún no ha sido nominado oficialmente como candidato del partido para las elecciones de noviembre, pero las reglas del Partido Demócrata hacen prácticamente inviable reemplazarle sin su consentimiento y más en este caso en el que obtuvo durante las primarias del partido más del 90% de todos los delegados. No parece que Biden, de 81 años, esté dispuesto a soltar las riendas del poder. Al día siguiente del polémico debate dijo: "No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego".

Y por el momento no ha habido ningún esfuerzo serio por parte del Partido Demócrata para borrar su nombre como opción a presidente en la papeleta electoral de este año. ¿Qué pasaría si Biden se retira antes de ser nominado?

Un escenario posible es que Biden se retire voluntariamente antes de ser nominado oficialmente, es decir, antes de que voten por su



Consultas. El presidente Joe Biden junto a su mujer Jill, ayer, en camino a la residencia de Camp David. AFP

candidatura -en una fecha aún por determinar- los casi 4.000 delegados demócratas que ha conseguido durante el proceso de primarias. Estos delegados suelen jurar lealtad al candidato por el que votaron, pero las normas del partido no les obligan a ello. En teoría, pueden votar por otros candidatos y, especialmente, si Biden "libera" a sus delegados al retirarse, podría surgir una

pugna entre otros candidatos para conseguir la nominación.

Este año hay una novedad importante en el proceso. Habitualmente los candidatos son nominados en la convención de cada partido, que los demócratas celebrarán en Chicago del 19 al 22 de agosto; pero este año el Partido Demócrata ha expresado su intención de realizar la votación antes

de manera virtual debido a restricciones en el estado de Ohio.

¿Y si lo hace una vez que es oficialmente el candidato? En caso de que Biden se retirase después de haber sido proclamado oficialmente por el partido como el candidato para las elecciones de noviembre, se tendría que convocar una "reunión especial" del Comité Nacional Demócrata, compuesto por unos 500 miembros. En teoría, el nuevo candidato solo necesitaría el voto mayoritario de los presentes en esa "reunión especial".

Sin embargo, no sería una transición simple, no solo por la precipitada campaña de los posibles candidatos, sino también por los desafíos legales y prácticos que supondría el cambio de nombre de los aspirantes demócratas en las papeletas - algunas ya impresas - de los 50 estados del país antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Si Biden renunciara a la Presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris se convertiría automáticamente en presidenta de Estados Unidos, pero no en la candidata del Partido Demócrata para las elecciones, ya que los delegados de Biden no se transferirían automáticamente a Harris. No obstante. contar con el apoyo de su actual jefe podría ayudar a Harris a convertirse en la primera mujer en ganar la Casa Blanca, lo que podría influir en los delegados que apoyan a Biden para que trasladasen su voto a la vicepresidenta.

Sin embargo, otros podrían disputarle a Harris la nominación, como los gobernadores de California, Gavin Newsom; Míchigan, Gretchen Whitmer; Illinois, J. B. Pritzker; Maryland, Wes Moore, o Pensilvania, Josh Shapiro.

¿Hay precedentes? La última vez que se habló de la posibilidad de sustituir a un candidato en plena convención fue en las elecciones de 2016, cuando un sector de los republicanos, disconforme con las ideas de Trump, se planteó sustituirlo, aunque finalmente el partido acabó uniéndose en torno a él. Según el Servicio de Investigación del Congreso, el último que se retiró tras la convención demócrata fue el candidato a la vicepresidencia en 1972, Thomas Eagleton, quien lo hizo por razones de salud y acabó siendo sustituido por Sargent Shriver como compañero de fórmula de George McGovern, quien perdió con Richard Nixon.

■

### Para el 72%, el presidente no debería ser candidato otra vez

WASHINGTON, EFEY AP

El 72 por ciento de los votantes registrados en Estados Unidos estima que el presidente estadounidense, Joe Biden, no debería postularse para la reelección, según una encuesta elaborada por la cadena CBS News y la firma YouGov realizada después del debate del jueves y difundida ayer. Lo que se traduce en un aumento de 9 puntos en comparación con la misma pregunta en febrero.

Biden, de 81 años, ha visto su can-

te demócrata a los comicios de noviembre tras el debate contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) en el que se mostró torpe físicamente y por momentos titubeante, incoherente y sin acabar alguna frase. Pese a todo, el actual inquilino de la Casa Blanca dijo al día siguiente que no pensaba dejar la carrera para hacerse con un segundo mandato.

El 86 % de los preguntados en la encuesta considera que la edad de Biden es una razón clave por la que no debería postularse, y el 72 % dice

y cognitiva para ser presidente, siete puntos más que a principios de junio.

Cuando se les preguntó más directamente si Biden debería hacerse a un lado como candidato demócrata para darle a otro demócrata la oportunidad de postularse, el 64 % de los votantes dijo que debería hacerlo.

La encuesta, que se realizó el viernes y el sábado entre 1.134 votantes registrados y tiene un margen de error de 4,2 puntos porcentuales, también muestra una preodidatura debilitada como aspiran- que Biden no tiene la salud mental cupación hacia Trump, de 78 años, sintonizaron el programa dicen presidenciales.

por parte de los votantes.

Con respeto al candidato republicano, el sondeo indica que el 49% estima que podría servir como presidente, y el 54 % dice que no debería postularse.

Después del cara a cara de esta semana, los medios y las encuestas estadounidenses mostraron a Trump como el ganador del debate entre los dos candidatos. Un sondeo de la CNN, la cadena encargada del primer debate entre los aspirantes a las presidenciales de noviembre, indicó el jueves que los votantes registrados que vieron el encuentro "piensan en gran medida que Trump superó a Biden",

"La mayoría dice que no tiene confianza real en la capacidad de Biden para liderar el país. Al mismo tiempo, la mayoría de los que

que tuvo poco o ningún efecto en su elección para presidente", indicó el canal. Los republicanos que presenciaron el primer debate de 2024 expresaron una amplia confianza en el desempeño de Trump, según la encuesta, mientras que los demócratas son menos optimistas sobre el presunto candidato de su partido.

"Un 96 % de los observadores dice que Trump hizo un mejor trabajo, mientras que un 69 % más modesto de los observadores del debate demócratas ven a Biden como el ganador de la noche", de acuerdo con la encuesta.

En 2020, cuando ambos candidatos luchaban por el Despacho Oval, la misma encuesta apuntó que la audiencia consideró que Biden superó a Trump en sus dos debates



No se requieren originales en papel. Se deberán subir digitalmente a https://premioclarinnovela.clarin.com/

#### CIERRE DE INSCRIPCIONES: 30.07.2024

Un prestigioso jurado elegirá la novela ganadora, cuyo autor recibirá la suma de \$5.000.000 y la publicación de su obra.



Samanta Schweblin



**Mariana Enriquez** 



**Alberto Fuguet** 

Consultas a novela@clarin.com

Bases y condiciones en facebook.com/premioclarinnovela









32 El Mundo

### Los empresarios privados en Cuba hacen malabares para enfrentar los apagones

Desde mayo, los cortes se han incrementado hasta afectar algunos días al 40% del país de forma simultánea.

#### Juan Carlos Espinosa

La crisis energética en Cuba, que sufre altibajos dependiendo de las averías en sus obsoletas centrales soviéticas y la irregular llegada de combustible del exterior, también se ceba con el incipiente sector privado: las más de 10.000 pequeñas empresas autorizadas desde 2021. Desde mayo, los apagones se han incrementado en la isla hasta afectar algunos días al 40 % del país de forma simultánea. El propio presidente, Miguel Díaz-Canel, habló de cortes de 20 horas diarias en algunas localidades.

Hasta La Habana, a la que las autoridades preservan de lo peor de la crisis energética, ha tenido que tomar medidas. Desde mayo la estatal Unión Eléctrica (UNE) ha dividido la capital en bloques y programa apagones alternos de cuatro horas por las mañanas y las tardes.

Como ejemplo, hasta tres cuartas partes ha tenido que reducir su producción en los últimos dos meses una heladería de La Habana a causa de los frecuentes cortes eléctricos. Carla -nombre ficticio de la dueña, que prefiere no revelar su identidad- cuenta a EFE los problemas que enfrenta a diario por la crisis energética en la isla, donde los apagones son diarios, prolongados y, en ocasiones, impredecibles.

"Yo puedo entender que el Estado no tenga divisas para comprar petróleo o para reparar las termoeléctricas. ¿Pero por qué a quienes



Suizo. Vincent Maillard.

decidimos apostar por este país con nuestro dinero nos dejan solos?", se pregunta. Carla, pese al viento en contra, no ha bajado la persiana y presume que la fórmula para sus helados hace que resistan las cuatro horas de apagón sin derretirse. Su problema es otro: "Yo hago los helados en otro lugar (diferente a la tienda) y cuando cortan la corriente enciendo mi planta. Pero hace poco se rompió y no he podido encontrar otra. Todo el mundo está comprando ahora", lamenta. El día a día ha cambiado para muchos empresarios, que se han tenido que adaptar a los cortes eléctricos. Es el caso de Vincent Maillard, un suizo de 55 años que vive en Cuba desde hace dos décadas y es dueño de una pastelería en el céntrico barrio habanero del Vedado. Para evitar contratiempos, Maillard organiza a sus diez trabajadores para preparar todo lo que necesite electricidad antes del corte.

"La suerte que tenemos, entre comillas, aquí en La Habana es que los apagones están programados. Entonces estamos preparados y se puede organizar perfectamente bien. No es lo ideal", comenta.

Pero no siempre es así. En una pequeña barbería del municipio habanero de Playa, Raciel Álvarez, de 29 años, se queda sorprendido cuando el reloj marca las 10 de la mañana y el ventilador no se apaga, a pesar de que estaba programado un corte. "Nosotros nos ponemos de acuerdo, si el apagón es a partir de las 10 de la mañana, trato de venir con las máquinas (inalámbricas para cortar el cabello) ya con carga para poder trabajar", explica a EFE. Es parte de lo imprevisible que puede ser la situación. Para bien o para mal.

Los apagones no sólo afectan al sector privado. Las empresas estatales sufren también los cortes y en ocasiones han debido reducir sus planes de producción. Toda la economía se resiente. La crisis energética cubana, de difícil solución a corto o medio plazo, es uno de los factores que está lastrando la economía nacional, que el año pasado se contrajo entre un 1 y un 2 % y sigue por debajo de los niveles de 2019. La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y políticas económicas fallidas han golpeado al país, evidenciando problemas estructurales de su economía. La isla padece desde hace cuatro años escasez de básicos, una creciente dolarización y una inflación galopante.

El Gobierno cuenta con que los mantenimientos que ha realizado en los últimos meses en las centrales sirvan para que el país pueda encarar en mejores condiciones julio y agosto, los meses de mayor consumo.

365



BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/12/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉



### ICONOCÉ LAS NUEVAS COLECCIONES!



MAGNETIX [\*2]

DINOSAURIOS ASOMBROSOS [+2]

LA CASA DE PEPPA PIG [+2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PELUCHE PEPPA PIG BAILARINA [+2]

MIS AMIGOS DEL ZOO [+2]

MIS AMIGOS DEL ZOO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

SÉPTIMO CÍRCULO (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PASTELERÍA FÁCIL (\*1)



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$100,10** 

EL GRAN LIBRO DE BORDADO 2024 [\*1]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

# ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 30/06/24 AL 31/07/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 3000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A.

CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*1) ORIGEN NACIONAL, (\*2) ORIGEN CHINO.

### Sociedad

Un caso que conmociona al país

# En Corrientes marcharon para pedir que apresen a la tía de Loan

Laudelina Peña se habría alojado en un departamento de la capital provincial, después de declarar como testigo. Vecinos intentaron entrar a la casa y hubo incidentes con la Policía.

CORRIENTES, ENVIADA ESPECIAL

#### Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

El día arrancó con una misa por la aparición de Loan Danilo Peña (5) y terminó con incidentes, pedradas y una manifestación en contra de Laudelina Peña (45), la tía del chico desaparecido en Corrientes.

"Corrientes se despertó, estamos hartos", expresan los vecinos de la capital provincial, que se movilizaron hasta un departamento en Ricardo Gutiérrez 2879, donde trascendió que la mujer estaba alojada después de ser llevada a declarar ante la Justicia provincial y decir que el nene fue atropellado y ella ayudó a encubrir su muerte.

"¡Hacete responsable!", "¡Con los niños no!", "Los niños no se tocan", eran algunos de los cantitos en contra de Laudelina. Apenas corrió la versión -no confirmada- de que la tía de Loan estaba en la casa de alquiler temporal en el barrio Santa María, decenas de vecinos fueron hasta el lugar para manifestar su repudio, pedir la detención de la mujer y tiraron piedras.

Rompieron ventanas y causaron daños en la fachada. Tuvo que ir la Infantería de la Policía de Corrientes a evitar que la gente entrara a la casa y linchara a la mujer. Los agentes reprimieron a los vecinos con balas de goma.

La bronca con Laudelina es grande por mentiras que dijo a lo largo de la búsqueda del chico. La gota que rebasó el vaso fue la última, cuando declaró como testigo ante la Justicia provincial -que ya se había declarado incompetente en la causay dijo que a Loan lo atropelló una pareja detenida y ella ayudó a encubrirlos bajo amenaza. Incluso confesó haber sido quien plantó el botín del nene durante los rastrillajes.

Los vecinos de Corrientes no le creen nada a la mujer ni en la versión del accidente. Están convencidos de que el chico fue víctima de una red de trata de personas e incluso sospechan de los motivos por los que declaró en la capital y no en Goya, donde tramita la causa en la Justicia Federal.

"¿Para que la meten acá en Corrientes? Ya pasó en 9 de Julio, ¿nos quieren robar a nuestras criaturas? ¿Por qué Valdés la trae acá?", dijo a **Clarin** Jenifer Veloso.



Reclamo. Anoche, vecinos protestaron y tiraron piedras contra una casa en Corrientes capital donde habría estado Laudelina. MARCELO CARROLL

"La Policía en vez de ayudarnos a nosotros, ayuda a la robacriaturas. ¿No son padres? Tienen custodiada 24 horas a una delincuente. Acá no tenemos justicia", siguió.

Según los vecinos, la mujer iba a ser trasladada a la sede de la Comisaría de la Mujer en Corrientes.

Más temprano hubo una marcha por la aparición del nene donde María Noguera, la mamá, pidió: "Quiero que aparezca Loan, son 17 días, quiero que aparezca mi hijo ¿Dónde está Loan? Que hablen los culpables, los que estaban ahí con él, tienen que saber dónde está".

"¡María querida, el pueblo está contigo!", le respondía la muchedumbre de 9 de Julio que fue a hacerle compañía a ella, a José (papá de Loan) y a todos sus hijos en la caravana. Mientras, se realizaban una serie de rastrillajes en el último lugar donde se lo vio al pequeño y las pericias de la Federal a los vehículos del matrimonio de la funcionaria María Victoria Caillava y el marino Carlos Pérez.

Según la tía, ellos fueron los que lo atropellaron, se llevaron el cuerpo y la amenazaron de muerte para que no dijera nada.

Ayer concluyó como un día agitado para la gente de 9 de Julio. La reaparición del párroco Cristian González, quien fue señalado por muchos por brindarle asilo al ex comisario imputado Walter Maciel durante sus primeras semanas en el pueblo, pasó desapercibida.

"Por Loan, por su pronta aparición", fue una de las intenciones de la misa que González dio en la parroquia Ascensión del Señor. La primera después de nueve días. Frente a la gente pidió "esclarecer este momento dificil que estamos viviendo".

Desde temprano, también los móviles de la Policía bonaerense, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura se apostaron sobre la ruta 123, a la altura del desvío de tierra que da a la casa de Catalina Peña.

En el rastrillaje hubo gran cantidad de efectivos de todas las fuerzas e incluso de **drones especializados**. "hoy fueron dos agentes del FBI a el caso. ■

En un principio se sumaron José y Mariano, el padre y el hermano de Loan, por lo que la incertidumbre creció: se pensaba que podía haber algún rastro del nene.

Más tarde, la aparición de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich intensificó la especulación en torno a la posible resolución del caso. O, al menos, a la confirmación de una hipótesis clara. Sin embargo, una vez que salió del rastrillaje para hablar con la prensa, aclaró que si bien los trabajos para determinar lo ocurrido venían bien no se podía descartar ninguna hipótesis.

"En este momento no tenemos datos de Loan. Tenemos construcción de hipótesis y pistas, pero no tenemos datos (...) estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance (...) cualquier especulación puede significar un mal paso de alguien que quiera hacer daño", aseguró en conferencia y buscó tomar distancia del relato que hizo Laudelina el sábado.

La ministra incluso contó que

ayudarnos con unos aparatos especiales. Se están geolocalizando todas las antenas".

Yañadió: "Hoy la Justicia está rearmando una serie de pruebas importantes, se están abriendo teléfonos que no se habían abierto, se está trabajando sobre los autos que hay que periciar nuevamente, se está trabajando en un rastrillaje de dónde impactaron las antenas y cómo pudieron haber sido los recorridos. Todo es la acumulación de indicios que tienen que llevar a la conclusión final que dará a conocer la Justicia".

Mientras Bullrich-exponiendo su apoyo en la Justicia Federal-continuaba con sus declaraciones, el abogado Fernando Burlando hacía su entrada en 9 de Julio. Como primera medida, tuvo una reunión con la familia de Loan en un recinto cercano a la Comisaría y al depósito judicial donde los efectivos de la Federal comenzaban a peritar los dos automóviles del matrimonio Caillava-Pérez, dos de los seis detenidos que tiene

Sociedad CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024 35

# Los fiscales solicitaron detener a Laudelina, pero la jueza lo rechazó

La tía de Loan (5) sostuvo que plantó una zapatilla del nene bajo amenazas de dos de los detenidos.

#### Virginia Messi

vmessi@clarin.com

La declaración, entre gallos y medianoche, de Laudelina Peña (45) fue una bomba en la causa abierta por la desaparición de su sobrino Loan (5) el pasado 13 de junio.

De manera totalmente irregular, la mujer fue llevada a la ciudad de Corrientes desde 9 de Julio para declarar ante un fiscal de la Justicia local, que no le tomó declaración sino que recibió su "denuncia". Mucho más cerca, más correcto y más rápido hubiera sido que le contara su versión al fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán.

Pero esto no ocurrió.

Laudelina sostuvo que Loan fue atropellado por el ex marino Carlos Guido Pérez (62) cuando se retiraba con su camioneta del almuerzo junto con su esposa, la funcionaria municipal María Victoria Caillava (52). También dijo que se llevaron al chico muerto y ella no sabe a dónde y que la amenazaron para que los ayudara plantando la zapatilla del nene y así pareciera que se había perdido.

El fiscal Gustavo Robineau la escuchó y la dejó ir, aunque claramente Laudelina había confesado un delito, circunstancia que en otro caso seguramente hubiera obligado a interrumpirla, acusarla e indagarla por el delito que ella misma estaba contando.

Eso tampoco pasó.

Laudelina dijo lo suyo y se fue. Las versiones de que se encontraba en una casa de Corrientes, en la calle Ricardo Gutiérrez al 2800, del barrio Santa María, indignó a los vecinos, que atacaron el lugar con piedras y botellas, a pesar del escudo que formó la Infantería. Finalmente lograron sacarla pasadas las 20 del domingo.

Antes de desaparecer dejó un buen lío y una historia que tiene muchos puntos oscuros, tal vez acomodada para -precisamentehacerla zafar de la cárcel.

La jugada-si es que la hubo-buscaba mantener la versión de la tía de Loan en el fuero común, pero esto lo resolvió rápidamente el juez de Garantías de Goya Darío Ortiz, que mandó todo al federal.

¿Y entonces qué pasó?

Lo que no era delito para el fiscal Robineau sí lo es para los fiscales federales, sobre todo para los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Ambos, junto con el fiscal federal de Goya, le pidieron el sábado a la jueza Cristina Pozzer Penzo la detención de Laudelina.

Cuando se solicita una detención preventiva se analizan dos circunstancias: el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la causa que podría hacer de quedar libre.

Pozzer Penzo no coincidió con la postura del dictamen fiscal y negó la detención de la tía de Loan. Por el momento, Laudelina seguirá en libertad.

Loan Danilo Peña, el hijo menor



Apoyo. Burlando se reunió con los padres de Loan. MARCELO CARROLL

de los ocho que tiene el matrimonio compuesto por José (56) y María Noguera (46), desapareció el 13 de junio después de almorzar en la casa de su abuela Catalina (86) junto a 14 adultos y otros cinco chicos en el paraje El Algarrobal, a ocho kilómetros de 9 de Julio.

Al finalizar, cerca de las 14, Laudelina Peña y Mónica del Carmen Millapi (35) partieron hacia el monte, en busca de naranjas, seguidos por los niños. Antes había salido el marido de Laudelina, Bernardino Antonio Benítez (27). Loan iba con ellos, pero nunca regresó.

### El accidente que nadie vio ni escuchó y las nuevas dudas

GOYA, ENVIADO ESPECIAL

**Ernesto Azarkevich** 

misiones@clarin.com

Laudelina Peña rompió el silencio y reflotó una hipótesis que casi todos los investigadores y abogados habían descartado. Por sus dichos, la posibilidad de que su sobrino Loan Danilo Peña (5) haya muerto al ser impactado por la camioneta del capitán de navío retirado Carlos Pérez, volvió a tomar impulso. Pero no deja de ser eso, una versión que sólo podrá corroborarse si se encuentra el cadáver y las lesiones son compatibles con el impacto de un vehículo de gran porte.

La mujer fue muy cuidadosa en su relato: no aportó datos sobre el lugar donde habría sido descartado el cuerpo del chico por parte de Pérez y su esposa, la ex funciona-

va. Su declaración es diametralmente opuesta a lo que había manifestado a lo largo de dos semanas frente a las cámaras de televisión y fue realizada ante un fiscal de la capital provincial y del jefe de los fiscales, César Sotelo.

El abogado José Codazzi pareció elegir precisamente a dónde dirigirse con Laudelina el viernes a la noche. Pasadas las 20, salieron de 9 de Julio. Por momentos se especuló con que la mujer iría a la Fiscalía Federal de Goya, que centraliza la investigación por la desaparición de Loan. La lógica y la menor distancia indicaban que debía concurrir a ese lugar para aportar esa información que ocultó durante tanto tiempo y que podría ser la llave para esclarecer un caso que mantiene en vilo a todo un país.

Según Laudelina, el accidente ria comunal María Victoria Cailla- ocurrió el 13 de junio cuando Pérez vieron en el callejón al naranjal? su tía ante la Justicia. ■

y Caillava abandonaban la casa de Catalina, para ir a mirar el partido entre Riestra y River. Si su versión es real, el impacto debió producirse muy cerca de la casa donde momentos antes todos habían compartido un almuerzo para celebrar el día de San Antonio con una enorme olla de fideos y un estofado de pollo que la abuela de 87 años preparó en honor al santo.

¿Sólo Laudelina vio el accidente? ¿Nadie advirtió que la camioneta Ford Ranger detuvo la marcha? En un lugar donde reina el silencio, ¿nadie escuchó el ruido de las puertas cuando se cerraron y la pareja se alejó con el chico agonizante o, quizás, ya muerto?

Si la pareja levantó al nene herido de muerte en el camino que lleva a la ruta ¿por qué los perros no detectaron su rastro allí y sí se mantuLos interrogantes se multiplican al analizar los dichos de Laudelina.

Su declaración ante un fiscal en Corriente sólo podrá corroborarse si se halla el cuerpo. Si eso ocurre, los peritos también deberían establecer cuántos días el cadaver estuvo en el lugar y si se condice con el proceso de descomposición.

Laudelina asegura que no reveló nada porque fue amenazada por el ex marino y su esposa. Pero Pérez y Caillava fueron detenidos hace una semana y luego llevados a un penal de Salta. Laudelina decidió mantener el silencio pese a que la amenaza se había desvanecido.

Si fue un accidente de tránsito y la pareja decidió deshacerse del cuerpo por temor, no se entiende su silencio ante los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry cuando los acusaron de captar a un menor con fines de trata, que tiene una pena muy superior a la de un homicidio culposo.

La familia de Loan se mostró sorprendida por los dichos Laudelina. Cristian, uno de los hermanos, califico de "todo mentira" lo dicho por

#### **Javier Milei:** "Se trabaja en todas las hipótesis"

El presidente Javier Milei habló ayer sobre la desaparición de Loan Danilo Peña y sostuvo que desde el Gobierno nacional se hace "un esfuerzo para encontrar a Loan a lo que dé". Lo dijo ayer en una entrevista a Todo Noticias. "Cuando se nos llamó la doctora Bullrich fue y brindó asistencia hasta donde la dejaron, porque no es que permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso", explicó el jefe de Estado. Milei sostuvo que "en ningún momento" se le "quitó el hombro" a las autoridades locales. "Hoy no se trabaja con una hipótesis o dos hipótesis, sino que se amplió el número y se esta trabajando en todas", señaló el mandatario. 🔳

36 Sociedad CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024

# La térmica quedó bajo cero y se viene otra semana muy fría

En el AMBA se vivió una ola polar. Hoy y mañana habrá un pequeño alivio, con temperaturas de hasta 17°. Pero el miércoles volverá a bajar un poco.

No hay gorro, ni campera, ni guantes que ayuden a soportar el frío extremo que recorre gran parte del país. La ola polar llegó y el invierno hace sentir su rigor. Este domingo, la región del AMBA y varias provincias tuvieron térmicas de bajo cero. Y para esta semana se prevén temperaturas algo más agradables pero también bajas.

Las alertas amarillas por temperaturas extremadamente bajas se extendió ayer a varias provincias. La Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires estuvieron teñidas de amarillo. Lo propio ocurrió con las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Tucumán, y La Rioja donde el frío se sintió fuerte. Hubo alerta amarillo además para algunas regiones de Córdoba; San Juan; San Luis; Catamarca; Jujuy y Salta.

Las térmicas más bajas se dieron en Santa Rosa de Conlara, en San Luis, donde la térmica alcanzó los casi 10 grados bajo cero (-9,8°C); y en El Calafate, en Santa Cruz, donde la sensación llegó a casi 9 bajo cero (-8,9°C). En Tierra del Fuego, la térmica llegó a los -3,9°C.

En el Conurbano Bonaerense, en las localidades que más fuerte se sintió el frío fue en Moreno con-1,4°C; San Fernando con térmicas de-0,7°C; y Morón con -0,9°C.

¿Cómo seguirá el clima? Levemente irá mejorando la tempera-



A abrigarse. Se viene otra semana de temperaturas muy bajas, tras un fin de semana helado. MARTIN BONETTO

tura en el transcurrir de la semana. Para hoy, el SMN pronostica mínimas de 7°C y máxima de 16°C; y para mañana, la mínima rondará los 8 grados y la máxima de 17.

Mañana será el pico, porque a partir del miércoles las temperaturas volverán a bajar.

En concreto, para el jueves se esperan temperaturas de entre 4° y 12°. Para el viernes, entre 4° y 10°. Y el sábado levantaría apenas un poco para llegar a entre 8° y 12°.

No hay pronóstico de lluvia en toda la semana.

#### Consejos para evitar accidentes con monóxido de carbono

El Gobierno de la Ciudad emitió una serie de recomendaciones acerca del uso de aparatos de calefacción debido al frío polar que se extenderá por varios días más. Sobre todo, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

El monóxido de carbono (CO) es

un gas letal que no se percibe porque no tiene olor, ni color y no es irritante. Se produce por la mala combustión del gas natural, la leña, el carbón o la nafta y en altas concentraciones puede causar la muerte en un puñado de minutos. Según informan, los síntomas comunes de intoxicación son dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, debilidad, cansancio y pérdida de conocimiento.

Se recuerda que en el uso de la

calefacción: está prohibido el uso de artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños. Y nunca hay que dormir con estufas prendidas.

Además, hay que verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación. Es fundamental contar con un espacio por el que se renueve el aire. También hay que evitar el uso de braseros o estufas a querosén. Si no se puede hacerlo, recordar apagarlos antes de acostarse.

Nunca usar hornallas o el horno para calefaccionar. Es preferible abrigarse con más ropa. Y controlar que la llama del gas sea siempre azul.

Si aparecen síntomas se debe proceder a sacar a las personas del lugar contaminado y abrir puertas y ventanas para mantener el ambiente ventilado. En todos los casos, concurrir al hospital más cercano o llamar al SAME al 107.

Hay servicios de Toxicología que atienden las 24 horas. Ellos son: Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Gallo 1330): 4962-6666/2247; Hospital de Niños Pedro Elizalde (Av. Manuel Montes de Oca 40): 4300-2115; Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández" (Cerviño 3356): 4801-7767 y 4808-2655.

#### Gente en situación de calle

La Red de Atención de la Ciudad trabaja en la asistencia de gente en situación de calle y les ofrece llevarlos a un Centro de Inclusión Social (CIS) donde pueden dormir, higienizarse, comer y tener atención médica.

Ante una persona en situación de calle hay que llamar al 108 o escribirle al Boti, el whatsapp de la Ciudad al 11-5050-0147. La Ciudad cuenta con 47 Centros de Inclusión Social donde se trabaja de forma segmentada con cada persona que sale de la calle.■

### Cómo ahorrar mucha energía con un ajuste en estufas y aires

#### Martin Grosz

mgrosz@clarin.com

En un nuevo estudio, al que accedió Clarín, especialistas en eficiencia energética aportaron un consejo clave para conseguir un ahorro muy relevante para el bolsillo.

Mediante cálculos y mediciones, demostraron que tanto en Buenos Aires como en otras grandes ciudades del país, para reducir fuertemente el consumo a menudo basta con hacer un mínimo ajuste en las estufas a gas y en los aires acondicionados.

En un artículo titulado Regula-

do simple y de bajo costo para el ahorro de energía, los técnicos de la Universidad de San Martín (UN-SAM), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad de la República de Uruguay (Udelar) destacaron la enorme importancia de hacer un uso eficiente de los termostatos.

"En general, para todos los sistemas de acondicionamiento térmico de interiores, independientemente de su tecnología, ajustar los termostatos puede modificar considerablemente su consumo energético", concluyeron.

Concretamente hallaron que durante los meses fríos, en todo el ción térmica de ambientes: un mo- centro y norte de la Argentina - AM- tas Pablo Romero, Ítalo Bove Van- mostatos, entonces, contribuye a los expertos en eficiencia. ■

BA incluido-, por cada grado que bajamos el termostato se genera un ahorro de energía mayor al 25%, mientras que en el Sur esa reducción se acerca al 10%.

Por otra parte, según precisaron, para quienes utilizan aires acondicionados en modo calor, el beneficio de bajar la temperatura deseada en sólo 1°C (por ejemplo, de 19° a 18°) suele ser incluso mayor al 30%.

"Similarmente, en verano, incrementar en 1° la temperatura de los termostatos puede reducir los consumos de los acondicionadores de aire en casi un 50% en prácticamente todo el país", añade la nota, elaborada por los especialiszulli, Jorge Fiora, Cristian Carri y Salvador Gil.

"En líneas generales, la recomendación es poner el termostato lo más bajo que se pueda durante el invierno, y lo más alto posible en el verano", resumió Gil, doctor en Física y director de la carrera de Ingeniería en Energía de la UNSAM.

Cuando hace frío, según este experto, el común de las personas pueden sentirse razonablemente confortables en un ambiente calefaccionado a 18°, si usan ropa adecuada para la época.

"Desde el punto de vista de la eficiencia, lo más recomendable es usar los aires acondicionados y las estufas que tengan termostato a sólo 18°. A lo sumo en 19° o 20°, pero **no excederse de eso** porque el consumo de energía pasa a ser demasiado alto", agregó.

Bajar la temperatura de los ter-

bajar el monto de las facturas. Pero también permite ahorrar por otra vía.

La investigación destacó que, al conformarse el usuario con tener su vivienda un poquito más fresca, también será mucho menor la cantidad de días en los que necesitará usar la calefacción.

En Buenos Aires, por ejemplo, si alguien baja la temperatura objetivo de 20° a 18°, ya no tendrá que usar sus calefactores 214 días por cada año, sino solamente 177, según calcularon a partir de los registros meteorológicos de la última década.

"El manejo eficiente de la energía es crucial para toda la sociedad, pero resulta especialmente importante para aquellas familias con recursos económicos limitados, que en general usan una fracción mayor de sus ingresos en las facturas de energía", reflexionaron

Sociedad 3

Ezequiel Parodi es un piloto de Trevelin, Chubut. Su avión falló mientras volaba sobre el cerro Plataforma. Pasó la noche del sábado en la nieve y fue rescatado ayer.

# "No me iba a rendir": aterrizó de emergencia en un lago congelado y esperó 36 horas en el frío

#### Penélope Canónico

pcanonico@clarin.com

"Acabo de pasar 36 horas en casi hipotermia en la montaña. Cuando estaba volviendo de trabajar, tuve una falla a 5.000 pies de altura y poco tiempo para hacer mucho. El avión no está preparado para aterrizar en nieve. Pasé la noche con mucho frío y mojado", relata Ezequiel Parodi, el piloto que fue rescatado ayer tras haber aterrizado de emergencia sobre un lago congelado en la Comarca Andina en la provincia de Chubut donde tuvo que pasar la noche a la intemperie, en diálogo con Clarín.

El piloto confesó que a medida que pasaban las horas, tenía cada vez menos esperanzas de ser rescatado. "El clima estaba muy malo pero **no me iba a rendir**. Iba a caminar hasta mi casa si hacía falta".

"El escenario era el peor", dijo Parodi, y agregó: "La noche de hoy hubiese sido muy dura. Estaba mojado y el clima seguía empeorando. Anoche nevó 40 centímetros", relató el piloto.

¿Qué tipo de emergencia se presentó? "No lo tengo muy claro porque todo se desencadenó muy rápido. Fue una pérdida de potencia de motor o corriente de aire descendente", responde ante la consulta. Lo segundo es muy común en zona de montaña.

Parodi piloteaba un monomotor PA-18. "Pablo y Daniel Wegrzyn me salvaron la vida arrojando abrigo y comida desde su avión. Hoy caminé desde las 6 de la mañana hasta que me rescataron unos pilotos de helicóptero. Llegué **agotado y sin sentir partes del cuerpo** por el frío. Mucha gente se sumó al rescate y les estoy muy agradecido. El reencuentro con toda la comunidad fue muy lindo", expresa antes de tomar un descanso para recuperar la energía perdida.

Amante de los aviones y experto en snowboard, dedica su vida a estas dos disciplinas. Sabe cómo sobrevivir en situaciones críticas de excesiva baja temperatura. Tiene 42 años y se autodescribe como bush pilot, es decir, un piloto especializado en volar naves de pequeño tamaño sobre regiones despobladas y deshabitadas.

### La nave habría sufrido una pérdida de potencia en el motor.

Conocido como "Queque", se destaca como instructor aéreo, piloto y socorrista. Disfruta de sobrevolar la belleza de la Patagonia y entre sus frases se distingue: "El cielo es el límite".

Es propietario de la escuela de vuelo Patagonia Bush Pilots, habilitada por la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). La compañía, que es líder en vuelos de aventura, cuenta con su propia flota de cinco aviones de distintos modelos y características.

Además, creó el canal de YouTube Patagonia Bush Pilots, con el acento puesto en el turismo ecológico y aventura responsable, en el que ofrece una experiencia de bush flying. El concepto se refiere a todas las operaciones aéreas llevadas a cabo en áreas remotas no preparadas para el despegue o aterrizaje de aeronaves.

Tras el aterrizaje de emergencia, en la zona del Cerro Plataforma, al oeste de la provincia de Chubut, un temporal de lluvia y nieve complicaron las tareas de rescate por lo cual Parodi debió pasar la noche a las orillas de la laguna. No obstante, los rescatistas se aseguraron en brindarle elementos de supervivencia (comida, una bolsa de dormir, elementos para hacer fuego y con qué pasar la noche) mientras se realizaba el operativo. Finalmente, fue rescatado por un helicóptero de una empresa privada de San Martín de los Andes.

Es importante recordar que Parodi ya había protagonizado otra emergencia el pasado 13 de junio, cuando realizaba un vuelo entre Trevelin y Puerto Madryn. En esa ocasión, aterrizó en el paraje Bajo de los Huesos. Además, en octubre de 2021, también tuvo que aterrizar sobre el lago Rosario. Esta vez, Parodi y otra aeronave similar realizaban excursiones sobre los parajes El Turbio y el cerro Plataforma cuando ocurrió el incidente.

"Un avión monomotor puede tener inconvenientes. En este caso, decidió aterrizar en el lago porque no debía haber tenido otra chance y se encontró con que estaba congelado. El riesgo de que se quiebre la capa de nieve o hielo y que el avión se hunda era muy

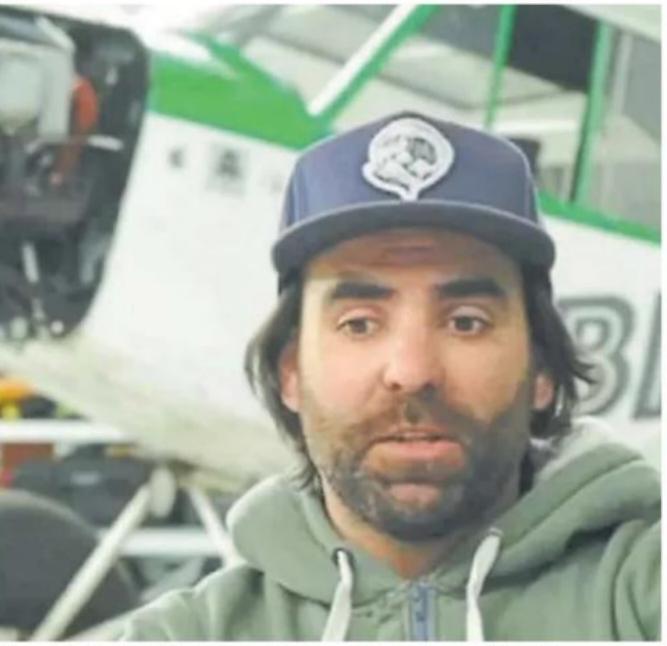

Ezequiel Parodi. Ya había tenido otros aterrizajes problemáticos.



La caída. Así quedó la avioneta en el lago cubierto de nieve.

**grande**; pero Parodi reaccionó a tiempo", analiza Carlos Rinzelli, periodista y analista aeronáutico, en diálogo con **Clarín**.

Y sigue: "Las horas son críticas para encontrar a las personas. Por suerte, esto fue una emergencia con un avión monomotor, con **alguien absolutamente capacitado**, no sólo para resolver la emergencia, sino para entrar a un estado de supervivencia que le permitió esperar". "Es importante que se realice una mejora en el sistema de búsqueda y alzamiento. De hecho, hay antecedentes: un avión que despegó de El Calafate, de origen brasileño, un monomotor, tuvo una emergencia a la altura de Comodoro Rivadavia. Aparentemente, cayó en el mar. Lo buscaron durante cuatro días hasta que suspendieron el operativo", cuestiona Rinzelli.■

# Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados

38 Sociedad CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024

#### Penélope Canónico

pcanonico@agea.com.ar

"Soy Ansiedad. ¿Dónde puedo poner mis cosas?", pregunta el personaje en su caótica entrada a la pantalla de Intensa mente 2, la película de Pixar sobre la vida emocional de una chica llamada Riley. Su intensidad es un clima de época: cuando pierde el equilibrio, nos desborda.

Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, en 2023, marcado por un contexto nacional económico inflacionario y recesivo, el 26,7% de la sociedad sintió malestar psicológico, con proyección a la suba. Es la cifra más alta desde que realizan esta medición, que evalúa la sintomatología ansiosa y depresiva.

Los expertos consultados por Clarín coinciden en que experimentar un poco de ansiedad puede ser útil, pero advierten que esta emoción escapó de control, sobre todo en los dos últimos años.

Las causas del crecimiento son multifactoriales. Predominan el ritmo acelerado en el que vivimos, la presión social y laboral, la incertidumbre económica, la sobreexposición a información negativa en medios y redes sociales y la falta de tiempo para el autocuidado.

"Cuando no hay previsibilidad en la vida cotidiana, todo aquello que le daba certeza se vuelve caótico. Los cambios en la economía, por ejemplo, disparan los miedos y preocupaciones de las personas, generando respuestas emocionales", analiza Alexis Alderete, especialista en trastornos de ansiedad.

Un relevamiento del estado psicológico de la población argentina, publicado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, describe que en 2023 el riesgo de malestar psicológico de la población general fue de 9,4%. El 45,5% de los encuestados considera que está atravesando alguna crisis (principalmente vital y financiera) y, de quienes no realizan un tratamiento psicológico, el 51,71% percibe la necesidad de hacerlo.

Las emociones nos enseñan a evitar peligros, a repetir comportamientos positivos y a adaptarnos al entorno. Todos experimentamos ansiedad: es una respuesta natural del cuerpo ante el estrés.

"En niños, puede manifestarse como irritabilidad; en adolescentes, preocupación por la aceptación; en adultos, estrés laboral; y en ancianos, preocupación por la salud. Cada grupo enfrenta desencadenantes diferentes", interpreta el psicólogo Sebastián Ibarzábal.

Daniel López Rosetti, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro, conceptualiza: "La ansiedad normal es una experiencia de activación psicofísica acorde a los desafíos diarios. No es disruptiva. En cambio, la ansiedad patológica debe ser diagnosticada. Incluye trastornos,

Según un informe de la UCA el 26% de la población sintió malestar psicológico. Las lecciones de "Intensa mente 2".

# Crece la ansiedad entre los argentinos: por qué se desborda y qué hacer para regresar al equilibrio



Tamara Skender. "Es un temor anticipatorio, pensar exageradamente a futuro", explica sobre la ansiedad.

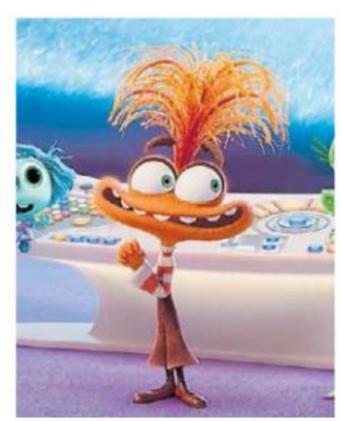

Ansiedad. En Intensa mente 2.

que afectan la vida diaria con dificultades para dormir, cambios de carácter y falta de concentración".

"La ansiedad en exceso puede contribuir a la angustia o tristeza, dificultando la experimentación de alegría", advierte Ibarzábal. La ansiedad de Riley no es patológica sino que refleja una emoción que intenta decirle algo. "Aparecen escomo fobias y ataques de pánico, cenarios imaginarios donde la per-

sona debe tener todo listo para no sufrir", ilustra Alderete.

¿Cómo la reconocemos? Por síntomas físicos (sudoración en las manos, falta de aire; cognitivos (miedo a perder el control, a morir, al desempleo) y conductuales (evitar situaciones estresantes y cambios en la rutina o el sueño).

¿Cómo interactúa con la alegría? "La persona enfrenta cambios para no dejar nada librado al azar y no perder el disfrute", dice Alderete. ¿Y con la tristeza? "Señala que los eventos van a pasar de la manera más trágica posible", indica.

Rosetti distingue emociones de sentimientos. El miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa son emociones básicas y públicas. En cambio, los sentimientos (emociones secundarias) como la culpa, la vergüenza o el amor son privados, invisibles y pueden durar mucho tiempo. "Somos la conjugación de ambos", esboza.

¿Cuándo se desequilibran las emociones? "Cuando enfrentamos situaciones de estrés prolongado, pido en piloto automático que ya terapia", agrega Rosetti. ■

cambios abruptos o traumas. Esto puede desencadenar ansiedad, depresión, irritabilidad y dificultades en las relaciones interpersonales, responde Ibarzábal.

"Reconocer cuándo la ansiedad es útil y cuándo perjudicial para la salud es clave para utilizarla de manera constructiva", expresa Ibarzábal. Por eso, insiste en la relevancia de una educación emocional desde edades tempranas.

Aunque no podía ponerlo en palabras, Tamara Skender (30) conoce el sentimiento desde los siete años. "Cuando mi abuela iba de compras tenía miedo de que algo malo le pasara. La sensación de peligro ligada a pensamientos invasivos sigue estando. El otro día, contratamos un servicio y me adelanté a todos los escenarios. La ansiedad me desborda", le dice a Clarín.

Admite que se identificó con el personaje de Intensa mente. "Me sucede todo lo que vi. Es un temor anticipatorio, pensar exageradamente a futuro. La cabeza va tan rá-

no podés razonar", comenta. En su adolescencia pensaba que el chico que le gustaba la iba a rechazar y eso le generaba estrés y dolor de estómago y de cabeza: ansiedad. La describe como una nube en la que una idea minúscula se transforma en una vorágine. "Todavía no aprendí a calmarme sola, me ayuda mi pareja. Tengo pendiente empezar terapia", se convence.

En la película de Pixar, Ansiedad intenta proteger a Riley imaginando los errores que la adolescente podría cometer. Pero es una estrategia destinada al fracaso. Ansiedad descarrila, expulsa al resto de las emociones, proyecta escenarios desastrosos y Riley se abruma.

Ibarzábal explica: "Puede conducir a trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, depresión, problemas de sueño y disminución del rendimiento".

Para Alderete se vuelve inmanejable cuando las personas están expuestas a situaciones estresantes por un largo período. "Hasta que un psicólogo no ayude a romper con dichas creencias, no podrá solucionar el problema", señala.

Y Rosetti menciona que un cuadro de ansiedad se vuelve anormal cuando afecta el funcionamiento normal del individuo.

Los episodios de ansiedad de Franca Posteraro (61) se basan en la incertidumbre, pensamientos rumiantes y la preocupación por el futuro. Padece de gastritis que se agrava en momentos de angustia. Su ansiedad se acumula a través de situaciones de tensión y se dispara con eventos específicos. La cercanía con la jubilación como docente y la muerte de su madre en pandemia agravaron el cuadro.

"Lo trabajo con terapias alternativas como meditación y yoga, además de la psicológica y psiquiátrica", enumera en diálogo con Clarín. Y relata: "La incertidumbre que vivimos también me genera mucha ansiedad. La pandemia contribuyó porque uno no sabía qué iba a pasar ni hasta cuándo iba a durar el encierro. Mi mamá estuvo internada, no pude visitarla y murió".

"Lo peor es no poder dominar lo que estoy sintiendo. Lo que me recomienda mi psiquiatra es tomar medio clonazepam. Después, concentrarme en la respiración, practicar mindfulness para bajar los decibeles y descansar o dormir", relata.

La manera más efectiva de resolver el equilibrio emocional, según Alderete, es acudir a un psicólogo especializado. Y verificar las creencias personales erróneas. Otra clave es identificar qué eventos disparan la ansiedad, volcarlos en un diario y cuestionarse por qué suceden. Ibarzábal recomienda técnicas de relajación, actividad física, buscar apoyo social y, en algunos casos, terapia profesional.

"El abordaje se relaciona con las prácticas que remiten al manejo del estrés y también pueden ser útiles la medicina y áreas de psico-





# Llega una nueva aventura de Zenón, Percherón y los amigos de La Granja



Además, como siempre, las mejores actividades para que los más chicos aprendan y se diviertan.



Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024.

Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

# PEDILA EN TU KIOSCO!

Sociedad 40 CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024

El escalador Marcin Banot subió sin protección a la torre Globant, fue preso y firmó un acuerdo judicial. Ahora publicó un video en el que pidió perdón.

# "Mi comportamiento fue peligroso", las disculpas del influencer polaco que se trepó a una torre en Retiro

Marcin Banot, el influencer polaco que el 11 de junio intentó escalar sin protección un edificio en el barrio porteño de Retiro, publicó un video con un pedido de disculpas por su accionar.

"¡Hola a todos! Quiero dirigirme a cada uno de ustedes con sinceridad y humildad. Reconozco que cometí un grave error al trepar ese edificio sin pensar en las consecuencias", expresó en un mensaje que compartió en Instagram.

El video es parte de la pena que pactó con la Justicia antes de dejar el país, la cual fue homologada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 10, a cargo del doctor Pablo Casas.

Además, como parte del acuerdo judicial, se le prohíbe regresar por tres años al país y en concepto de reparación del daño ocasionado donó al Cuerpo de Bomberos del Gobierno de la Ciudad la cámara GoPro con la que registró su escalada al edificio, cuyo valor de mercado aproximado es de \$500.000.

"Mi comportamiento fue peligroso. Quiero pedir disculpas, especialmente a los ciudadanos argentinos, y en particular a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.



Peligro. El momento en que Banot tuvo que ser rescatado. JUANO TESONE



Video. Con las disculpas del caso.

#### **Marcin Banot** Influencer polaco

"Quiero pedir disculpas y agradecer el rápido accionar de los grupos de rescate y de los bomberos".

por las molestias que mi acción pudo haberles causado", agregó.

En su posteo también agradeció "el trabajo y celeridad de los grupos de rescate del Cuerpo de Bomberos y de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Banot, un influencer que se dedica a subir a monumentos y edificios en todo el mundo, estuvo dos días detenido, acusado de "violación de domicilio".

Banot había escalado el edificio de 30 pisos con una camiseta argentina con el número 10 de Lionel Messi en su espalda. También vestía el mismo pantalón celeste con el que se lo sigue viendo en los videos que publica sobre su estadía en Buenos Aires. Mayormente se muestra desayunando en su hotel o haciendo ejercicios.

El día que lo llevaron detenido publicó en su cuenta de Instagram un video desde adentro del patrullero que lo trasladaba.

El influencer había llegado a la Argentina una semana atrás y mostró los detalles de su viaje en su canal de Youtube. Allí también se ven videos de sus escaladas y sus viajes por diferentes países.

El 6 de junio ya había intentado subir a la Torre Globant Tower como parte de un desafío viral. Aquella vez, la Justicia consideró que no había delito y no tomaron ningún temperamento contra él.

Banot tiene un amplio historial de subidas a edificios y construcciones. De acuerdo a su propia cuenta, lleva más de 27 desde 2017. La Globant Tower fue el 28 y el primero fuera de Europa.

Subió, entre otros, hasta la cima de la vuelta al mundo de un parque de diversiones y un hotel en Silesia, Polonia, también a una torre de radio en desuso de 363 metros de altura en Alemania.

## DISFRUTÁ LOS MEJORES BENEFICIOS



EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯







## Heridos en la República de los Niños

Uno de los vagones del tren de la República de los Niños, el parque de entretenimientos de La Plata, descarriló mientras daba uno de sus paseos y seis personas resultaron levemente heridas. Las causas aún son investigadas y los lastimados fueron atendidos por el SAME, mientras que el conductor fue imputado en una causa caratulada como "lesiones por accidente". El chofer fue identificado como Luis Alberto Ibarra. En tanto, los heridos fueron cuatro adultos de 22, 37, 44 y 45 años y dos menores de 2 y 8 años.

Sociedad CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024

#### **Daniel Alberto Schreiner**

Especial para Clarín

Así como prometía a los penitenciarios de la cárcel de Saavedra llevarlos "a lo de Tinelli", durante los tres años y medio (hasta 2017) que estuvo alojado en esa ciudad del sur bonaerense, Juan Ignacio Suris tranquilizaba al subjefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA) con que iba a ayudarlo a convertirse en comisario inspector.

Esos diálogos se daban ante los subordinados del policía, quienes interpretaron que estaban destinados a infundirles temor, para el caso de que se atrevieran a denunciar la existencia de un penal VIP. Por la familiaridad entre ambos, apodaban a Suris (47) como el "tercer comandante" de la repartición.

Ex pareja de Mónica Farro, el veterano en las lides de cómo conseguir chicas involucró en su operatoria a una productora láctea de Entre Ríos, Mariana Martínez. Era quien visitaba al detenido cada semana, según la acusación, para abonar \$1.000.000 al subjefe con el objetivo de tener trato preferencial. Terminó procesada.

Suris marchó preso de nuevo en noviembre de 2023 mientras vivía en la ciudad santafesina de Esperanza, al quedar firme una pena unificada en ocho años en un caso de narcotráfico, por un lado, y uno de facturas truchas, por otro.

En Esperanza, la ciudad natal de su esposa Paula, solían ver a Suris al mando de una Hummer una década y media atrás, antes de que se convirtiera en un habitué de las crónicas del crimen pero también de las páginas del corazón y de la política: su romance con la vedette uruguaya fue un suceso, y tamb ién su amistad con el financista Leonardo Fariña.

La estancia del acusado como vecino de Esperanza fue de un par de años. Recompuesto el vínculo con su esposa, allí vivía cuando Casación le frustró un viaje con toda su familia a Egipto, México y Emiratos Árabes, que un tribunal de su natal Bahía Blanca le había concedido. Y también un año después, cuando los federales lo fueron a buscar a la casa del barrio Unidos para meterlo preso de nuevo.

La estancia de Suris en la sede de la PFA de la ciudad de Santa Fe fue aún más breve, poco más de cuatro meses, pero dejó consecuencias. A nivel judicial, el subjefe Leonardo Benítez terminó preso y encausado por cohecho e incumplimiento de deberes, y el jefe Guillermo Gallo-que asumió su cargo tres semanas de la detención del imputado- fue convocado para mañana a indagatoria por los mismos delitos.

A nivel político, la ministra Patricia Bullrich descabezó la cúpula regional de la fuerza al estallar el escándalo. Y a nivel personal, para Suris significó su traslado a la cárcel de Ezeiza.

El ex de la vedette uruguaya Mónica Farro está preso por narco. En una cárcel de Santa Fe tenía beneficios. Dos jefes locales de la Federal fueron imputados por cohecho.

# Juan Suris, rey de la cárcel: asados y privilegios por \$1.000.000 por semana



Otros tiempo. Suris y Farro, cuando eran pareja. El empresario ahora está detenido en el penal de Ezeiza.

La investigación del fiscal federal Walter Rodríguez se inició por un llamado anónimo, que buchoneó la situación una semana antes de que Suris festejara su cumpleaños en prisión, donde según la denuncia hasta estaba haciendo construir una celda propia.

Para la Fiscalía, Mariana Martínez, en realidad, no era empleadora de Suris, como el narco alegaba, sino una subalterna que figura como dueña de una fábrica de quesos en la ciudad de Victoria y que se encargaba de los pagos, que de manera insólita quedaban registrados.

La Justicia se incautó de los libros de guardia donde el personal debía anotar las novedades con los internos, junto con un particular cuaderno de tapa violeta.

"Había un libro en la oficina de

servía para llevar el control del dinero que la familia del detenido Juan Ignacio Suris traía a la dependencia para uso exclusivo del nombrado ", explicó una subordinada, quien aclaró que "esto venía de arriba, Suris es un tipo que conoce jueces, fiscales, es muy pesado".

Otra de las declaraciones señaló que "algunas veces Benítez le ordenaba al personal de la guardia que hiciera un asado para Suris y el resto de los detenidos".

En el cuaderno violeta figuran las constancias de al menos dos comilonas donde los tickets detallan que habían comprado chorizo, costilla, asado, matambre, carbón, verduras, vino y Coca Cola por montos cercanos a los 98 mil y 143 mil pesos. El propio Suris reconoció que, a veces, les pedía a los oficiales que le cocinaran.

alojado en el casino de oficiales y no en el calabozo común, pero con el correr de los días hubo una "orden de arriba" que le cedió al convicto sólo el uso de esa oficina durante el día, ya que en las primeras horas de la madrugada iba a dormir a su celda.

Al ser indagado, el subcomisario Benítez alegó que lo había alojado en el casino porque no quería mezclar a un condenado con la otra decena de presos, todos procesados, y que accedía a algunos pedidos del célebre detenido para evitar denuncias por las condiciones de detención, en un lugar con capacidad para sólo tres internos.

Suris se levantaba a las 8 y Benítez lo iba a buscar a la celda, se paseaban por la dependencia como amigos, luego iban a la oficina del oficial y allí pasaban el día tomando jefe de servicio. No era formal, pero Desde su detención, había sido café y mate, comiendo picadas, asa-

do y pedidos de McDonald's, describe la acusación.

El preso logró que le dejaran tener un frigobar, barras y pesas para hacer gimnasia, un equipo de música con dos parlantes, un acondicionador de aire portátil, y hasta un dispenser de agua caliente y fría que, solidario, el narcoempresario compartía con sus compañeros.

En su indagatoria, Suris declaró que tenía esos elementos para garantizar su salud e insistió que compraba alimento porque se habían intoxicado con la comida oficial, y que el agua que les daban tenía algas. Eso sí, dejó constancia: "Nunca nadie me pidió plata".

Al acusado lo visitaban familiares, amigos, socios casi todos los días, a distintas horas, incluso por la noche, y sin límite de tiempo en el casino de oficiales. También había beneficios con las llamadas telefónicas: además de usar el teléfono fijo de la celaduría, tenía a su disposición el celular del subjefe.

Pero en este vínculo había algo más grave: Suris también estaba presente cuando los policías hacían los relevos y pasaban las novedades al subjefe, por lo que estaba enterado de prácticamente de todo el funcionamiento de la dependencia.

#### Desde la prisión, alertaba a narcos sobre allanamientos.

"En una oportunidad, Benítez comentó en voz alta, delante de Suris, que se iban a realizar allanamientos en 12 puntos distintos. Me pareció una locura que en su escritorio tenía las fotos de los domicilios que se iban a allanar y de las personas involucradas a la vista de Suris", graficó otro testimonio sobre lo ocurrido el 29 de febrero.

Ese día, según la acusación, el convicto filtró al clan Taborda, con cuyo líder tenía una foto en redes sociales, que iba a ser blanco de un megaoperativo por narcotráfico que terminó con magros resultados. "En ese momento, Suris, a modo de risa, nos dijo que ayudaba a fichar cuando vuelvan los detenidos del allanamiento", reveló una subordinada.

Estallado el escándalo y trasladado Suris a una prisión federal, la Justicia captó una escucha que pone de relieve que en Ezeiza la historia de los pagos a los carceleros para conseguir beneficios parece haberse repetido. En el audio hablan Paula, esposa de Suris, y su hija Constanza.

—(Constanza) ¿No saben cuándo lo pasan (a Suris a un sector del penal que llaman "casitas")?

—(Paula) No, no, no sabe (...).

#### -Al final uno pone la plata y se toman el tiempo del mundo, o ¿cómo es?

—Ay Constanza, no vas aprender nunca más en la vida, eh después te cuento personalmente hija.

—Bueno.■

# Spot

#### Televisión





ensábamos titular "A solas con Nancy Dupláa", pero será imposible: estamos en la exclusiva mansión Álzaga Unzué, un impresionante palacete estilo francés que perteneció al Hyatt Hotel cuando allí se hospedó Madonna. Aquí armaron una especie de estudio de televisión que debe de haber demandado casi el mismo esfuerzo de producción que Goyo, la película que la actriz protagoniza junto a Nicolás Furtado, el Diosito de la serie El Marginal.

Luces que dan calor y ahora nos ponen un micrófono como si estuviéramos por salir al aire. Anuncian que van a grabar la charla. Nos sientan enfrentados. Contamos un, dos, cuatro técnicos detrás de una consola, un par de encargadas de prensa y, de fondo, un reloj que nos indica cuánto debe durar la entrevista. Todo esto lo produce Netflix. Se ve que el tiempo del streaming es aún más tirano que el de la televisión.

Nancy está vestida como para un cumpleaños de 15. Se le ven las piernas y uno observa de arriba abajo. Rodillas, tibia, pantorrillas. Los muslos no, habrá que adivinarlos. La miramos más o menos igual que el personaje de Furtado (Goyo), un muchacho con autismo, con síndrome de Asperger de engominado castrense en la película de Marcos Carnevale, donde además trabajan Soledad Villamil y Pablo Rago, entre otros. La película tendrá su estreno global en la plataforma de streaming este viernes, y desde el jueves pasado puede verse en contadas salas, como los Atlas Caballito, Patio Bullrich y Nordelta.

Goyo es guía de museo en el Bellas Artes, adora a Vincent van Gogh. Todos lo ven inteligentísimo, culto, pero un poco raro. Su rutina se hace pedazos cuando Eva, la milf que compone Dupláa, se convierte en la nueva guardia de seguridad del museo.

"Milf", así dice el guion. Hace referencia a una mujer atractiva y considerada deseable sexualmente que, por su edad, podría ser la madre de la persona que emplea el

término. Debe ser raro para la inspiración de una actriz que nunca fue más allá de una belleza serena y espontánea, de esas que uno puede descubrir en la góndola de frutas y verduras del Coto.

El personaje de Nicolás Furtado es bastante brillante y tiene, dadas las características de su trastorno de espectro autista, una cualidad que encandila: no sabe mentir, es literal y no usa eufemismos. Llegamos al encuentro con la actriz un poco mimetizados por el filme que acabamos de ver.

#### -Estás muy buena, Nancy.

## -¡Gracias!

-En serio.

-Gracias, de verdad... bueno, a una le cuesta verse-dice sonriendo prácticamente con la misma cara que le conocimos en Montaña rusa.



Una puede expresar sus ideas políticas y dormir tranquila a la noche, bancándose la que venga".

#### -Bien elegido tu papel de milf. No debe haber muchas mujeres de tu edad...

-54 tengo...

#### -Digo: mujeres de 54, mujeres "reales" que lleguen a un set de filmación sin ninguna cirugía...

-No sé si soy tan "real", pero no porque yo me crea mil, sino porque tengo un montón de posibilidades: poder comer bien, poder cuidarme, la mejor medicina, la mejor información. Soy una mujer, Nancy Dupláa, con todas sus posibilidades y privilegios. Eso no me hace muy común. Sí me considero bastante formal. Entiendo que el que vea la película me va a ver un poco a mí, pero hay ciertas cosas que se me hacen complejas de llevar...

#### -¿Qué cosas?

-La exposición, esto que hacemos ahora, las galas, los vestidos. Pero uno tiene que ser parte en determinados momentos y para mí eso siempre fue una pesadilla.

#### -Sos noticia por cosas que no tienen mucho que ver con temas de espectáculos. Hace poco dijiste que debías lidiar con la agresividad de la gente. Tanto vos como Pablo (Echarri).

-Bueno, es que una se metió en este campo y poner de manifiesto lo

que pensás ideológicamente, sentar una posición, te ubica en un lugar determinado. Lo que nos sostiene a nosotros es ser coherentes, tener el mismo pensamiento. Entonces, bué, sabemos dónde nos metemos.

#### -¿Dónde?

-En un campo minado, en un campo de guerra y aprendés a bancarte la que viene. Intentás ser cada vez más fuerte.

#### -¿Qué trabajo te demanda el compromiso?

-Y bueno, primero hay que tener el privilegio, el tiempo, la plata, poder vivir bien, irte de vacaciones, poder hacer lo que te gusta. Eso siempre me demandó esfuerzo y aprendí a llevarlo adelante sin que me diera culpa el éxito. Al tener todas las posibilidades, aprendí a vivir mejor y a saber que una puede expresar sus ideas políticas y dormir tranquila a la noche, bancándose la que venga con inteligencia emocional.

#### -Inteligencia emocional. Parece un oxímoron...

-Pero dejalo, está bueno. Existe. Los chicos, además de educación y escuela, lo que más necesitan es amor, amor, dedicación. O sea, hacer crecer la inteligencia emocional. Y esto lo linkeo con GoSpot 43

Eva. La "milf" que compone Dupláa enamora a Goyo (Nico Furtado).

yo. El personaje de la película es una invitación a vivir la vida desde alguien con Asperger, que tiene muchos problemas con lo sensorial, con el alrededor. Digo esto, porque a veces hay que saber bajar la energía para poder conectar con el otro, para que el otro pueda confiar y convivir en paz.

Goyo es una historia de amor más allá de las diferencias, y propone reflexionar sobre los vínculos y la inclusión. "Elegí la temática del autismo porque es la mirada más objetiva y desprejuiciada que conozco", dijo Carnevale, también director de Granizo, Elsa y Fred o Corazón de León.

#### -Nancy, uno ve Goyo y piensa en la neurosis que nos ahorraríamos si fuéramos más auténticos. Tampoco vamos a pedir más Asperger, pero ¿qué deberíamos hacer?

-Tener más sinceridad y capacidad para ver más allá. Ver de verdad. Eso.

#### -¿Es cierto que hay un Van Gogh auténtico en el Bellas Artes?

-¡Sí! Te volvés loco, una belleza haber filmado ahí.

#### -El otro día escuché a Pablo Echarri decir que su mejor actuación no fue en Resistiré o en Montecristo sino en SAGAI (la ONG que gestiona y administra los derechos de propiedad intelectual de actores y actrices). Pregunta: ¿Pablo se retiró de la actuación?

-A Pablo le gusta mucho la política. Resolver problemas de la gente desde la política, lo cultural, y en este caso SAGAI es un encuentro y es la posibilidad de pertenecer a un colectivo con mucha necesidad en este momento.

#### -¿Pero se retiró?

-A él le encanta actuar. Le gusta actuar más que a mí. Es más vocacional que yo.

Más de 30 años de trabajo tiene Nancy. Empezó a los 23. En la película se nota tanto su experiencia como la de Pablo Rago, que vuelve a lucirse en un papel de reparto haciendo honor a una fluidez gestual atípica para el cine argentino.

-Sin embargo, vos no tenés mu-

#### cho recorrido en cine.

-Hice poco cine porque no lo elegí hacer. No era un espacio que me hiciera sentir cómoda. La verdad, me costaba encontrarle la vuelta. A mí me gusta el vértigo de la televisión, grabar muchas horas. Estar en esa dinámica me encendía.

#### -Una duda: teniendo en cuenta el boom del streaming, ¿hay más o menos ficción que antes?

-No hay ficción. Hay mucho teatro, tenemos una calle Corrientes y un teatro independiente abultadísimo, pero no tenemos ficciones en la tele. Hacer una ficción en la Argentina, por cuestiones económicas, es muy caro. Hubo muchos recortes en la cultura en general, de eso no hay dudas. Lo que hay, entonces, es muy bueno, pero es poco para la cantidad de actores que existen. Y también para la avidez del público: a la gente le encantan sus ficciones con actores nacionales. Cuando yo estuve en *El reino* me paraban y me decían: "¡Ay, está Mercedes Morán, está Peretti, está Joaquín Furriel...!".

#### -Vos decís que tenés que plantarte con tus ideas, pero los actores, en general, piensan todos como vos...

-Yo estoy equivocada, no ellos. Para mí es muy fuerte no decir lo que pienso. Eso no quiere decir que lo mío esté bien. Yo lo digo desde el privilegio de que no me importe perder lo que tengo en cuanto a mi trabajo. Decir lo que pensás puede ser muy incómodo.

#### -¿Te afectó laboralmente?

-No, mi rueda de trabajo nunca se detuvo, siempre fue buena. Los actores, además, nos respetamos entre todos. Yo hice una película con Brandoni...

## -¿Te gustaría que fracase Milei? -Qué pregunta chota. Poner la palabra "fracaso" y "Milei" juntas... No, yo no me voy a hacer cargo de esa respuesta. Lo que no quiero es que siga fracasando el pueblo argentino. La que siempre paga el pato es la gente. ■

## Ojos bien abiertos

# Tom Hanks y Robin Wright se reúnen en una película 30 años después de "Forrest Gump"

Es "Aquí", que sucede en una habitación a lo largo de los años: se utilizó IA para rejuvenecerlos y envejecerlos.

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

La inteligencia artificial está logrando cosas que asombran, y otras que asustan pensando a futuro. Pero en el mundo del cine, ha logrado que Tom Hanks y Robin Wright parezcan décadas más jóvenes y más viejos en Aquí (Here). El filme no solo marca el reencuentro entre la pareja de intérpretes de Forrest Gump, sino que el director es Robert Zemeckis; el guionista, Eric Roth; y el compositor, Alan Silvestri. El mismo equipo que hace 30 años logró una película emocionante y exitosísima.

Aquí se basa en la novela gráfica homónima de Richard McGuire, publicada en 2014, y tiene una particularidad: se desarrolla a lo largo de un siglo en un solo lugar. La cámara nunca se mueve de una posición fija, ni gira sobre su eje, panea ni apela a esa cosa antigua que se hacía, el zoom, dentro de una casa durante los 104 minutos de duración. Mientras, los espectadores escuchan las historias de las personas que construyeron un hogar allí.

Y sí, la pareja central está interpretada por Hanks y Wright.

"La perspectiva única nunca cambia, pero todo lo que la rodea sí", dijo recientemente Zemeckis a Vanity Fair. "En realidad, nunca se había hecho antes. Hay escenas similares en las primeras películas mudas, antes de que se inventara el montaje. Pero fue una empresa arriesgada".

Hanks interpreta a Richard y Wright, se adelanta, a su novia adolescente y luego esposa Margaret. A través de efectos de maquillaje tradicionales y tecnología digital antienvejecimiento, Hanks aparece tan joven como un adolescente y tan viejo como una persona de 80 años durante la película que abarca décadas, desde su juventud en los años '60 hasta su vejez en los '80 y más allá.

Tom Hanks ganó su segundo Oscar (el primero había sido por Filadelfia, un año antes) por Forrest Gump, lo mismo que el filme, Zemeckis como director y Eric Roth como guionista. A Robin Wright, que por entonces también utilizaba el apellido de su esposo, Sean Penn, por interpretar a Jenny ni siquiera la nominaron al premio de la Academia de Hollywood.

Aquí marca una nueva colaboración entre Hanks y Zemeckis, ya que a Forrest Gump le siguieron Náufrago (2000), la animada El Expreso Polar (2004) y ese bodrio que fue Pinocho (2022), interpretando a Gepetto.

"Por alguna razón, siempre me han etiquetado como un tipo de efectos visuales. Pero siempre estuvieron ahí para servir como arco del personaje", insistió el director de Volver al futuro, La muerte le sienta bien y ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. Y subió la apuesta: "Siempre tuve inquietud por intentarlo. Siempre he pensado que nuestro trabajo como cineastas es mostrar al público cosas que no ven en la vida real".

Pero los de Hanks y Wright no son los únicos personajes que aparecen en pantalla en el living de esa casa. Otros que lo hacen, a lo largo de las décadas, son los padres de Richard, Al (Paul Bettany) y Rose (Kelly Reilly), una pareja de principios del siglo XX (Michelle Dockery y Gwilym Lee) y un inventor y una modelo pin-up durante los años '20 (David Fynn y Ophelia Lovibond).

Pero ¿cómo hacen Hanks y Wright para pasar de la juventud que hoy no tienen a la vejez que tampoco alcanzaron? Fue gracias a una nueva tecnología de inteligencia artificial generativa, llamada Metaphysic Live ("Metafísica en vivo" es su traducción literal), que se utiliza para intercambiar rostros y reducir la edad de los actores en tiempo real mientras actúan ante las cámaras.

Parece que los métodos tradicionales de postproducción no se utilizaron.

Sí, ya sé, a muchos no los convenció el efecto rejuvenecedor al que apelaron Martin Scorsese en El irlandés, con De Niro y Pacino, o el año pasado James Mangold con Harrison Ford para la última de Indiana Jones.

Por lo que se ve en las fotografías, el efecto es, como decíamos, realmente asombroso.

Aquí se estrenará en los Estados unidos el 15 de noviembre, dos semanas antes que Moana 2, y la distribuidora independiente BF París anunció que la película llegará a la Argentina recién en los primeros días de 2025.

Zemeckis tiene en carpeta la nueva película que protagonizará La Roca, Dwayne Johnson, *The King*. Y Hanks reveló, contra lo que muchos creían, que sí, que va a participar en *Toy Story 5*. ¿Pero no era que Woody se había separado del grupo? Parece que no. ■



Rodaje. El director Richard Linklater les da indicaciones a Tom Hanks y Robin Wright en el set.

Spot Spot

## **Streaming**

# El amor (y los tiros) en los tiempos del narcotráfico en la costa gallega

Inspirada en el caso conocido mediáticamente como "Operación Nécora", cuyo juez fue Baltasar Garzón, la serie "Clanes" mezcla romance con thriller.

"Clanes"

....

Buena

Thriller romántico. Protagonistas: Clara Lago y Tamar Novas. Creación y guion: Jorge Guerricaechevarría. Dirección: Roger Gual. Emisión: Siete episodios en Netflix.

#### Silvina Lamazares

slamazares@clarin.com

Tiene algo de Fariña, algo de Narcosy, sin embargo, Clanes le da una vuelta de tuerca más al entramado ficcional sobre el narcotráfico. La flamante producción de Netflix se para sobre hechos reales ocurridos en Galicia hace más de 30 años y desde ahí construye un relato propio, en el que el amor se gana un lugar en medio del contrabando.

La serie española que desde su estreno se mantuvo en el *Top Ten* de lo más visto de la plataforma combina thriller con toques románticos, sin por eso soltarle la mano a lo delictivo. De hecho, más



A quererse. Ana González (muy buen trabajo de la ascendente Clara Lago) y Daniel Padín (Tamar Novas).

allá de las licencias narrativas -muchas, por cierto- Clanes se nutre del caso conocido como "Operación Nécora", ocurrido en Galicia en 1990, que tuvo al juez Baltasar Garzón como protagonista.

Pero esta serie de siete episodios ágiles no tiene la pretensión de ser un documental ni de contar las intimidades del narcotráfico en Galicia con un rigor periodístico o histórico. A partir de diferentes coberturas sobre el contrabando de drogas en las costas gallegas, Jorge Guerricaechevarría -creador y showrunner de esta historia- hilvana una secuencia verosímil de estos hechos, cruzados por una historia de amor entre personajes de las dos orillas. No orillas de las costas, sino orillas del tema.

Porque Ana González (interpretada por Clara Lago) es una abogada que elige el pueblo de Cambados para dejar atrás su historia en Madrid y Daniel Padín (Tamar Novas) es el hijo del convicto capo del narcotráfico en Rías Baixas de Galicia. Sus vidas se cruzan y el deseo por estar juntos pese a las diferencias no tarda en encender el relato.

Si bien el amor y una seguidilla de escenas sobre quién es cada uno de ellos dos, cómo vive y con qué sueña -y qué esconde- se lleva buena parte de los primeros episodios, a lo largo de la esta primera temporada la trama queda enmarcada en el thriller. Quien esté empapado de coberturas sobre contrabando de drogas, encontrará verosimilitud.

Sólo que la desnivelada dosificación de los dos carriles termina romantizando un guion que debería ser más contundente en cuanto a lo delictivo y sus consecuencias. No se duda de que pueda haber amor entre dos personajes de estas características, pero en una serie corta la mezcla termina quitándo-le algo de peso a un tema sumamente delicado en nombre del amor. Pero en la ficción, se sabe, está todo permitido y la serie no deja de entretener.

Uno de sus pilares es la actuación de Clara Lago, que se corre del molde la heroína para contar las contradicciones que siente su personaje, que por momentos sabe más de lo que le gustaría. Y se corre de otras criaturas a las que les ha prestado el cuerpo, como en las películas Ocho apellidos vascoso El cuento de las comadrejas. Ella sabe llevar las riendas de este caso que encuentra en "Operación Nécora" algo más que mera coincidencia.

# Rareza en la carrera de Nicole Kidman: un bodrio absoluto

"Un asunto familiar"



Mala

Comedia. Estados Unidos, 2024. **Título original**: "A Family Affair". 111,
SAM 13. **De:** Richard LaGravenese. **Con:** Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Kathy Bates, Liza Koshy. **Disponible en:** Netflix.

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

A los dos, tres minutos de iniciada Un asunto familiar, uno ya presiente que lo que seguirá, quizá, tal vez, en una de esas, no valga la pena. Pero está Nicole Kidman, está Zac Efron, que no será un actorazo, pero que cuando lo agarran buenos directores le sacan algo más que pectorales, están Joey King, Kathy Bates...

Pero no. Es otro bodrio en forma de comedia de Netflix.

Todo lo que nos lleva a pensar qué le habrá encontrado de atractivo la actriz de *Ojos bien cerrados*, *Las horas y Todo por un sueño* para aceptar ser Brooke Hardwood, la madre de la protagonista que se enamora del jefe de su hija. El tema que parece cuestionar la película es la diferencia de edad entre un personaje y otro. Kidman, en la vida real, le lleva 21 años a Zac Efron.

O en una de esas, a Nicole le alcanzaron el guion, y vio que lo dirigiría Richard LaGravenese, que había escrito el de *Pescador de ilusiones*, de Terry Gilliam, por el que fue candidato al Oscar.

zo, pero que cuando lo agarran buenos directores le sacan algo más se pueden sacar, ni pedir que las año.

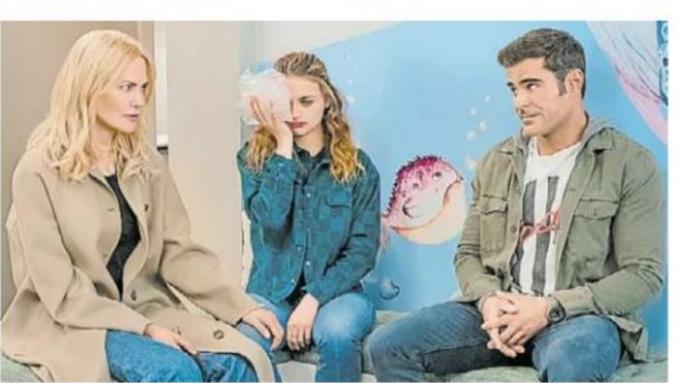

Sin gracia. Kidman se enamora de Zac Efron, que es el jefe de su hija.

devuelvan, porque si no el guionista de Los puentes de Madison, Agua para elefantes y El amor tiene dos caras debería decir gracias, pero se equivocaron.

Pero aquel filme que lo catapultó al reconocimiento, Pescador de ilusiones, con Robin Williams y Jeff Bridges, dista kilómetros de lo que es Un asunto familiar, comedia aburrida, con algo de sexo, confusiones fáciles de desenredar y unas actuaciones que le auguran varias nominaciones... para los premios Razzie a lo peor del año. Escrita por la debutante Carrie Solomon, Un asunto familiar está ambientada en Hollywood y cuenta una historia multigeneracional, con Zara Ford (Joey King, de Bullet Train, con Brad Pitt) soñando ser más que la asistente de Chris Cole (Efron), una superestrella de Hollywood a la que, si hay que buscarle un parentesco, digamos que es como el Zoolander de Ben Stiller.

Pero con cero de gracia.

Zara quiere convertirse en productora de cine. Está harta de ir a buscarle a Cole la ropa a la tintoremo, de humor y sí un desacon los ritmos imposible de salv siquiera desde el montaje. ■

ría, ayudarlo a elegir guiones (le pide que deseche *Die Hard*, porque es una mezcla de *De ilusión también se vive* con *Máxima velocidad*), ir de compras sola al supermercado (para que los fans no lo reconozcan), o comprarle los costosos aretes con los que él trata siempre de evitar que sus rupturas amorosas sean un escándalo.

Pero cuando decide renunciar a su trabajo, surge de manera más o menos espontánea el romance entre su madre, que no estuvo con otro hombre desde que falleció su esposo, y su jefe, que es un mujeriego.

Da risa, o al menos permite esbozar una sonrisa que Kathy Bates, quien secuestraba al escritor que componía James Caan en *Misery*, sea la editora literaria del personaje de Kidman. Y también, su exsuegra.

Kidman y Efron ya habían actuado juntos en una película, y hasta subieron por la escalera y alfombra roja en Cannes con *The Paperboy* o *Amores peligrosos*. Allí ya estaba el germen de las fantasías sexuales del joven con una mujer madura. Y aquí no hay una pizca de erotismo, de humor y sí un desacople en los ritmos imposible de salvar ni siquiera desde el montaje. ■

CLARIN - LUNES 1 DE JULIO DE 2024 Spot

#### Cultura

Adriana Wilson protagoniza la novela "El amante de la mano izquierda", que publicó el poeta y psicoanalista Enrique Parma tras años de investigación.

# El misterio de la mujer con quien Cándido López pudo volver a pintar



**Judith Sayloff** jsavloff@clarin.com

iertas respuestas existen mucho antes que las preguntas que en apariencia les dan origen, están flotando por ahí, como los panaderos en el patio".

La cita es de El amante de la mano izquierda (Editorial Vestales), la novela sobre Adriana Wilson y su relación con Cándido López que escribió Enrique Parma, poeta y psicoanalista argentino radicado en Francia.

¿Quién fue Adriana Wilson? La primera mujer de Cándido López (1840-1902), el extraordinario pintor de la guerra del Paraguay que perdió su mano derecha en la batalla de Curupaytí. La madre de sus dos primeras hijas, a las que crió sin padre porque él las abandonó. Hijas que se convirtieron en las primeras doctoras en filosofía del país, una de ellas, pionera feminista y la otra, referente en educación.

Pero además, Adriana es la mujer que amó y acompañó a Cándido mutilado en el proceso de "renacer" tras la vuelta de la guerra como pintor con la mano izquierda, como le dice Parma a Clarín desde París.

Parma supo de Adriana Wilson por boca de sus tías, cuando las interrogaba en su casa de Caballito para armar su historia y buscaba un "antepasado notable". Adriana, nacida en lo que hoy es Uruguay a mediados del 1800, fue también la prima de su bisabuelo. "La tía Adriana".

El autor aclara que no encontró "una sola línea" sobre Adriana Wilson en los libros sobre arte, en los que Cándido es celebrado con justicia, sobre todo, por sus panoramas humanos de lo inhumano, sus crónicas al óleo con aires de cómic, puntos de vista anticipatorios de las imágenes hechas con drones y detalles que perturban y maravillan.

Parma narra la historia de Adriana y Cándido como un rompecabezas. Uno tiende a pensar



Autor. El psiguiatra Enrique Parma lleva 30 años radicado en París.

que es porque le llevó décadas de trabajo de búsqueda, entre entrevistas, hallazgos de documentos y revisitas a los cuadros de Cándido. Pero es claro que esa estructura responde a que no hay mejor modo para intentar reunir fragmentos de alguien que se siente justamente fragmentado. La novela de Parma es una rareza que se lee con placer: conjuga investigación y poesía. Intriga y encandila.

Parma es psiquiatra, además de psicoanalista. En 1992 obtuvo una beca del gobierno francés que lo llevó a París, donde trabaja desde entonces. Sus poemas fueron difundidos en revistas especializadas, en 2004 ganó el concurso internacional Ciudad de Saló y en 2007 publicó el libro de poesía Recolección de superficie (Editorial del copista).

"La primera vez que oí hablar de Adriana Wilson fue tal cual lo escribí en el primer capítulo de la novela: yo con 12 años interrogaba a mis tías abuelas por algún antepasado notable y ellas me hablaron de ella, prima de mi bisabuelo, quien había sido la mujer de un pintor de la guerra del Paraguay llamado Cándido López. Este pintor había perdido su mano derecha en una batalla y realizó su obra con la mano izquierda. El acento del relato estaba puesto en el pintor y sobre todo en las hijas de este matrimonio: Elvira y Ernestina López, que fueron las primeras doctoras en Filosofía del país. También mis tías me indicaron la localización exacta de la tumba de Adriana y de sus hijas en el cementerio británico de Buenos Aires. Cabe agregar que esto fue hace 50 años, cuando casi nadie conocía a Cándido López. Su primera exposición en el siglo XX se realizaría unos años después. La mitad de su obra dormía en el Museo Histórico Nacional y el resto de sus pinturas, que habían sido donadas por los descendientes de la familia oficial, se estaba examinando en el MNBA.

#### -¿Por qué decidiste dedicarle un libro a Adriana?

-Cuando supe de la existencia de la "tía Adriana", así se la mencionaba en familia, me intrigó que fuese la madre de dos filósofas, considerando el lugar postergado que tenían las mujeres en el siglo XIX, salvo raras excepciones. La musicalidad de su nombre también me gustó, pero unos años más tarde empecé a leer en varios libros de historia del arte que Cándido López se había casado con Emilia Magallanes, con quien había tenido 12 hijos, muchos de ellos militares. Ni una

línea mencionaba a Adriana o a las hijas filósofas; así se agregaba una cuota de misterio a su historia. -¿Cuándo se te ocurrió el libro y

cuánto tiempo te llevó? -Hace 20 años me puse en contacto con los descendientes directos de Adriana y Cándido y de esta manera pude enterarme de la parte oculta del relato de mis tías: Adriana había sido abandonada por Cándido y ella tuvo que criar y educar a sus hijas en ausencia del padre. El personaje de Adriana se volvía más sugestivo y trágico salpicado por la traición. Yo escribía poesía desde mi adolescencia, pero lo hacía de una manera puntual, cuando lo necesitaba, un "pasatiempo" imprescindible para mi trabajo como psiquiatra y psicoanalista. En 2007 publiqué un libro de poemas y a partir de ese momento empecé a darle un lugar más importante a la escritura. Como venía de la poesía, fue el perfil extraño y poético de Adriana Wilson (a quien yo me imaginé valiente y fuera de lo común) el que me atrajo. Adriana desaparecía eclipsada por el pintor-héroe y por sus hijas intelectuales y entonces pensé que "buscar" su retrato era una buena excusa para dibujarla con las palabras. Quería escribir una novela y el tema me pareció

bueno. Había existido una voluntad por ocultarla(se) y ahora era mi turno de descubrirla. La tensión y el desafío me gustaron. Las zonas oscuras me permitirían crear. La perspectiva de una investigación me resultaba doblemente atrayente, porque me interesan mucho la historia y el arte, pero además porque tenía que sumergirme en la historia de Argentina, mis raíces.

#### -¿Qué te sorprendió de Adriana? ¿Y del propio Cándido?

-Las sorpresas fueron llegando al analizar las huellas de Cándido y Adriana: archivos, pinturas, cartas y fotografías. Al mirar una pintura o al escuchar a un paciente se impone una confusión, un fundirse con el otro, que es necesario para comprender. Así fue como, por ejemplo, creí descubrir que hubo dos Cándidos, el de antes de la guerra del Paraguay, influido por sus maestros italianos de la escuela romántica. El otro Cándido es el héroe mutilado que se va transformando en el Manco de Curupaytí. La presencia de Adriana fue fundamental cuando Cándido reeduca su mano izquierda. El pintor de la mano derecha había muerto en la batalla de Curupaytí y es en los años en que él está unido con Adriana, al volver de la guerra, cuando Cándido renace como pintor.

#### -¿Pudiste averiguar cómo hizo Adriana para criar a sus hijas sin el padre en aquella época?

-Tenía su familia. Además, ellos estaban vinculados a la masonería y en ese grupo había cierta solidaridad. El padre huye del rosismo y por eso Adriana nace en lo que es hoy Uruguay. Adriana fue una mujer fuera de época, moderna, autónoma. La relación entre ella y Cándido siguió cuando él ya estaba con Emilia. De hecho, Ernestina nació después de ese casamiento. Posiblemente la ida de Cándido a Baradero haya tenido que ver con una decisión de la familia Magallanes de que se separara de una vez por todas de Adriana. Porque ¿qué cualidades de capataz de campo podía tener un pintor manco? Pero uno nunca sabe todo.

#### -¿Las hijas de Adriana y Cándido nunca se vincularon con él?

-No, no le deben haber perdonado el abandono. La tesis del doctorado de Elvira, sobre la historia del feminismo, está dedicada a la madre. Además, Cándido no era el artista celebrado que es hoy. Muere en 1902 sin ser reconocido.

#### Como psicoanalista y escritor, ¿para qué "sirve" el arte?

-Las pinturas de Cándido López son hoy para nosotros más reales que la guerra del Paraguay, sepultada en un pasado inalcanzable. El arte tiene, entre otras, también la función de rescatar lo que se está por perder.

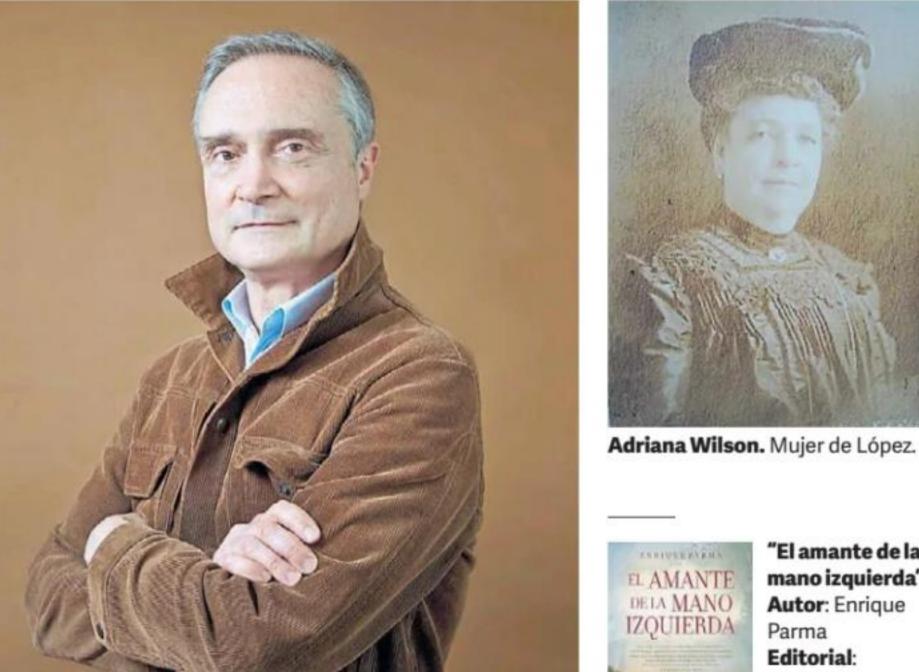

mano izquierda" Autor: Enrique Parma

Editorial: Vestales Precio: \$23.050

"El amante de la

46 Spot

#### Música

## Aunque dijo que no haría más discos, Manu Chao está por sacar álbum nuevo

El popular músico Manu Chao, nacido en Francia y radicado en España, lanzará su próximo álbum el 20 de septiembre. Será el primer trabajo que saca desde 2007.

Durante más de una década, Manu Chao repitió que no volvería a grabar un disco, desilusionado por el camino que había tomado la industria musical, pero ahora se desdijo y decidió entregar antes de fin de año una nueva colección de canciones conectadas al concepto de disco, y no solo temas sueltos.

Según anticipó, el próximo nuevo proyecto se llamará **Viva tú** y está inspirado en sus "viajes y la vida cotidiana de la gente", con canciones en español, francés, portugués e inglés, con colaboraciones del legendario Willie Nelson en *Heaven's Bad Day* y el cantante francés. Laeti en *Tú te vas*.

La canción principal, que da título al álbum, salió en mayo, y ahora compartió el segundo sencillo del álbum, **São Paulo Motoboy**. Esta canción es un "tributo fraternal a todos los mensajeros de San Pablo que arriesgan su vida cotidia-

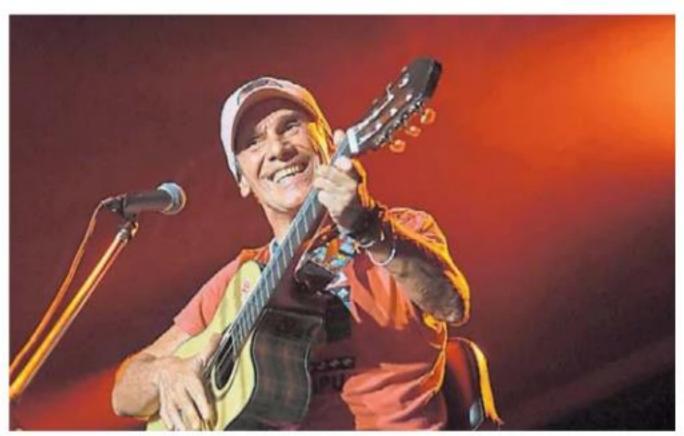

En Obras. En febrero pasado, Manu Chao llenó dos veces el estadio.

na mientras viajan en vehículos de dos ruedas por la enorme metrópolis", según explicó en un comunicado de prensa.

Viva tú, al igual que sus sencillos y vídeos musicales correspondientes, abordará de manera similar el activismo y los problemas globales. El video de São Paulo Motoboy presenta un documental inmersivo que describe la vida cotidiana

de los "motoboys" (motoqueros) en esa inmensa ciudad de Brasil.

El último lanzamiento de larga duración de Chao con canciones nuevas había sido La Radiolina, en 2007. Después sacó Baionarena, grabado en vivo. En este período, además, colaboró en proyectos con Bomba Estéreo, Rumbakana, Charlart58, Carlangas, Dani Lança y Calypso Rose, entre otros.

### Horóscopo

#### ARIES

Lleve al plano concreto ideas novedosas y obtendrá buenos resultados. Las gestiones ajenas coinciden con sus necesidades.

#### **TAURO**

La experiencia le permite enfrentarse a los desafíos. Está a pleno en sus iniciativas y pone en acción planes con convicción.

#### **GÉMINIS**

Las relaciones sociales son su fuerte para encaminar lo laboral y económico. Busque opciones que mejoren los métodos actuales.

#### CÁNCER

Colegas que se acercan y elogian sus proyectos. Tiempo de experiencias, sea paciente y logrará hacer pie en un nuevo rol laboral.

#### LEO

Actividades laborales provechosas a largo plazo. Se adapta y observa para desafiar las situaciones de la realidad con éxito.

#### **VIRGO**

Toma posición en algunos temas y diferencia las estrategias. Logra encausar sus planes con una propuesta innovadora y sutil.

#### LIBRA

Toma los riesgos lógicos sin perder la orientación inicial. Baje la tensión e incorpore un cambio en las relaciones laborales.

#### **ESCORPIO**

La igualdad lo hace reflexionar en la búsqueda de consignas. Intercambie ideas con sus socios y logrará los acuerdos necesarios.

#### **SAGITARIO**

Actuar con diplomacia mejora la construcción de nuevas ideas. Define otras propuestas para comenzar proyectos laborales.

#### CAPRICORNIO

Se encaminan decisiones con la energía que lo caracteriza. La actividad laboral recupera impulso y genera un espacio de cambio.

#### **ACUARIO**

Muchas alternativas para proyectos venideros. Sintonice la energía y concrete planes que enriquecerán el futuro de su trabajo.

#### **PISCIS**

Avance con cautela y asimile ideas que ayuden a movilizar proyectos. Modifica relaciones laborales en función de prioridades.



50% OFF

## EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VÁLIDO EN SUCURSALES ADHERIDAS

Pagando en efectivo, tarjeta de crédito o débito.

365.com.ar

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚯 🔉



DESCUENTO DEL 50% SOBRE EL PREÇIO DE LISTA EN EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO. PARA ACCEDER AL BENEFICIO EL CLIENTE DEBERA PRESENTAR LA TARJETA VIGENTE DE BENEFICIOS CLARIN 365 O 365 PLUS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE PAGARA EL SERVICIO. PROMOCIÓN VÁLIDA PARA COMPRAS EFECTUADAS EN 1 CUOTA CON LOS MEDIOS DE PAGO ACEPTADOS EN NEUMEN. PROMOCIÓN VÁLIDA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO EN CUALQUIERA DE LAS SUCURSALES DE NEUMEN. HABILITADOS CON EL SERVICIO. LA PROMOCIÓN INCLUYE EL SERVICIO (MANO DE OBRA) DE CAMBIO DE ACEITE CON CUALQUIERA DE LOS LUBRICANTES MARCA TOTAL COMERCIALIZADOS EN NEUMEN, YA SEA A GRANEL O ENVASADOS SEGÚN EL CASO, MÁS EL FILTRO DE ACEITE CORRESPONDIENTE. VÁLIDO PARA OBTENERLO EN CUALQUIERA DE LAS SUCURSALES HABILITADAS CON LUBRICENTRO. EL CLIENTE DEBE DEJAR UN EMAIL VALIDO EN TODOS LOS CASOS. FECHA DE VIGENCIA PARA VENTAS EFECTUADAS DESDE 09/06/2022 AL 17/07/2024 INCLUSIVE. STOCK DISPONIBLE: 200 LITROS DE ACEITE DE CADA UNA DE LAS VARIEDADES A GRANEL MENCIONADO Y 50 UNIDADES DE CADA OPCIÓN DE ACEITE ENVASADO EN CADA SUCURSALO HASTA AGOTAR STOCK, LO QUE SUCEDA PRIMERO. PROMOCIÓN NO ACUMULABLE CON OTRAS EXISTENTES. SOLO PARA REALIZAR EL CAMBIO EN LAS SUCURSALES HABILITADAS CON LUBRICENTRO. VALIDO SOLO PARA VENTAS EFECTUADAS EN MOSTRADOR. BENEFICIO VÁLIDO TODOS LOS DÍAS, PARA TODOS LOS SOCIOS 365 QUE PRESENTEN SU TARJETA Y UN DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD. APLICA EN TODAS LAS FORMAS DE PAGO QUE EL COMERCIO ACEPTE AL PÚBLICO EN GENERAL, SOBRE LOS PRECIOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y A LO DISPONIBILIDAD Y A LO DISPONESTO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES. DEBERÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.



# McDonald's

McCOMBO MEDIANO

# GRAND LEYENDA

CON 5 CARTAS DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO



**CUANDO RETRUCAMOS PASAN COSAS LINDAS** 



Pedí tu cupón en la App 365 guardalo y canjealo

> en todas las sucursales del país.

Válido para canje por caja, tótem o AutoMac



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | @ 1 🖎







# Clasificados



) E

#### **INMUEBLES**

**ZONA** 

ABASTO

ALMAGRO

BALVANERA

BOEDO

ONCE



VENTA

DEPARTAMENTOS

BALVANERA 2amb al frente 40 mts más balcón 3 mts - u\$s 51.000 APTO CREDITO TE 11-4178-2293

ZONA

CENTRO **CENTRO SUR** 

CONGRESO

MICROCENTRO

TRIBUNALES



**OFRECIDO** ALQUILER

**DEPARTAMENTO** 

CENTRO 3amb Dño 500M A/prf La-valle 357 2ºB6 WS 1136820040

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

HABITACIONES EN CASAS **DEFAMILIAYOTROS** 

**OFRECIDO** 

HAB 1p Venezuela1973 49420037

HAB 1per 49323568 C.Calvo3884

HOTEL hab bño priv 1p Perón 1473



clasificados.clarin.com



**AUTOMOTORES** 

15 VENTA

**AUTOMOVILES R15** NACIONALES **EIMPORTADOS** 

VENTA

HONDA

AUTOMOTORES

15 VENTA

**AVISO LUPA** 

La tipografía tiene un cuerpo 50% más grande. Clasificados renueva sus diseños para que tus avisos se vean tan bien como este



Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866 www.hondapilar.com.ar

**EMPLEOS** 

**EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

EMPLEADA Administ. Prefer conoc GECOM (no excluy) Pres Lun 9,30-11,30h Ing.Pereyra 3666Ciudadela

EMPLEADO mostrador heladería 18/25A Liniers. info@sandro.com.ar

**R26** 

EMPLEADOS, **VENDEDORES** YOTROS

**PEDIDO** 

VENDEDOR /A para inmobiliaria zona Núñez, indispensable con desempeño actual en el rubro. Enviar CV a sergioortner@gmail.com

VENDEDOR neumáticos accesorios conocimient en redes II40904742

VENDEDOR rubro FERRETERÍA c/exp movilidad propia comisiones s/límites mh.sangalo@gmail.com

VENDEDORA Mostrador p/Rotisería c/exp Pres en: Salguero 2036 Cap

**R32 PROFESIONALES** 

PEDIDO

CONTADOR /A PARA PYMES 1/2 dia pandip2010@hotmail.com **PROFESIONALES** 

TERAPISTA OCUPACIONAL para ge-riatría 6Hs. Semanales. ENFERME-RA para geriatria con experiencia comprobable. Direccion: Gallardo 140 Liniers. Enviar Curriculum Vitae a: gallardo140sa@gmail.com

**R36** 

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

32 PEDIDO

**PEDIDO** 

CHOFER taxi & remise spin a cargo 1144185198 solo mensajes.

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa Voyague Spin 11.6403-3783

CHOFER Cabify Excelentes condi-Whatsapp escrito 1157997131

p/Reparto Presentarse Quintana 2365 L. del Mirador

CHOFER para asistencia mecánica

con o sin experiencia full time francos rotativos zona Boulogne Sur mer enviar CV 1153047587

CHOFER TAXI a cargo II5452-7612

CHOFER Taxi a cargo PREMIUM IIamar a partir 10am 1164267200

CHOFERES para aplicaciones reg cat D Spin Cronos Prisma

CHOFERES Taxi cgo Dño 20753091

**OCUPACIONES VARIAS** 

PEDIDO

AYUDANTE de panadero con experiencia presentarse el martes de 9 a 21 hs av Curapaligüe 1492 cap fed

CHAPISTA Oficial c/Ref (exc) p/taller en S. Fdo (que viva cerca). Buen sueldo 1125465088.

CHAPISTA zona norte 1127125833

COLOCADOR de accesorios alarmas

EMPLEADO P-carniceria P-Prepara-

dos Hoy y sig Monroe 2799 CABA

37 PEDIDO SERVICIOS

rubro automotor. 11-4090-4742

## **INCORPORAMOS** MASCULINOS

★ EDAD 24 a 55 AÑOS **★INCORPORACIÓN INMEDIATA ★ PAGO POR BANCO** 

CON O SIN ANALÍTICO

Present. de lun. a vier. (Excepto Feriados) | 9:30 Hs. Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch) №11-3632-1320 | cvsvigilancia@gmail.com



SERVICIOS

PROFESIONALESY **EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADA desalojos 1544443086 ABOGADO jubilacion 1550152499

SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA 51979018 s.martin

MESOTERAPIA Depilac II41922017

SEÑORA EDA 32añ 11-6115-8466

SEÑORA solo domicilio II53866166

**R55** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740

AMARRES FUERTES PARA EL AMOR EN EL ACTO ANDREA \* "ATRAE UNE Y AMARRA"

A NOVIOS - PAREJAS - AMANTES O ESPOSOS SEPARADOS AL INSTANTE Basta Nombre o Foto Experta en casos imposibles Hechizos de Amor para El o Ella INO LLORE NI SUFRA MAS! Amarres para el mismo sexo Soluciones Rápidas a tu problema Pasteur 550 3°D Once Tel.fijo 4736-7562 Lun a Dom Cel. 1526323310 24 hs

55 OFREC. ASTROLOGIA

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

Te Defraudaron v Perdiste la Fe?

Con una consulta bastará para saber de tu vida Tenes problemas de Amor, Sexuales, de Amistad, Familiares Vicios o Envidias? Querés descubrir una Traición?

Dame una oportunidad

011-6429-4040

**ESPIRITISTA** DON ABELARDO Poderosos Trabajos de Vudu

Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus

Daños Sanaciones. Discreción **№ 011-6450-2473** 

Peticiones!! Florecimientos

Impotencia Sexual Corto



CONTACTOS

**R58** 

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberme escuchado. San la Muerte Te quiero mucho K.G.

GRACIAS San La Muerte Silvia

MIX

37 PEDIDO

LAVADORES C/Exp 1164964858

MECANICO autos ofic p-Jefe taller Mandataria de Taxis 11.5046-7764

MECANICO p/Taller cajas autom L.Mirador Lun a Vier 11-2174-5843

MEDIO OFICIAL carpintero. Fab Mue-

OFICIAL Carpintero aluminio z/Nte 47155026 alumplac@yahoo.com.ar

REPOSITOR con exp. 1141936686

SEÑORITA hasta30a 1139551845

CIUDAD AUTONOMA DE

**BUENOS AIRES** 

C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

ORTUGUITAS - ESCOBAR - PILAI

PACHECO - DON TORCUATO

46394610

cocina.V.Devoto

**R60** HOT CHAT

SRA de 60 y 55 Busca SEÑOR para RELACIÓN INFORMAL \* 4326-3165 \*\*\* WWW.CIELVINCULOS.COM \*\*\*

Clarín

Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.



LEGALES

PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

ASOCIACIÓN de Comerciantes de Villa Urguiza La Comisión Directiva de la ACVU en cumplimiento con su Estatuto Social, convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el viernes 05 de julio de 2024 a las 20 horas en la Sede social sita en la Av. Congre-so 4977/79 CABA. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. 2) Renovación y designación de autoridades de la Comisión Directiva.

MINERA DEL ALTIPLANO S.A. Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 19 de julio de 2024, a las 15.00 horas, que se celebrará a distancia de acuerdo con lo que autoriza el estatuto de la Sociedad, a través de la plataforma digital Microsoft Teams, que permite la trans-misión en simultáneo de audio y video, y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accio-nistas para firmar el acta. 2. Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria a la Asamblea Ordinaria anual fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4. Consideración del resultado del ejercicio fi-nalizado el 31 de diciembre de 2023 y su destino. 5. Considera-ción de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciem-bre de 2023 y su remuneración. 6. Autorizaciones para actuar ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Catamarca y el Registro Público de la Pro-vincia de Catamarca. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a veronica.herrera@arcadiumlithium.com. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, Minera del Altiplano S.A. enviará el modo de acceso via link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams.



Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORIAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Tarjeta de crédito o transferencia

0810.222.8476

Medios de pago:

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com



AVISOS AL COM.

AVISOS AL COMERCIO

75 OFREC.

TRANSFERENCIA de fondo de comercio. Alejandro Ayerza DNI 4.383.173, CUIT 23-04383173-9, con domicilio real en Coronel Díaz 2861, piso 2, CABA, y domicilio fis-cal en Viamonte Nº 776, Piso 4to. Dpto. 7, CABA, ha resuelto transferir su fondo de comercio a la socie-dad GERMINAGRO S.A.", CUIT 30-71688312-0, sociedad inscrip-ta en Registro Público de Córdoba bajo Matricula 25047-A y sede so-cial en pasaje Yaravi Nº 588 de la ciudad de Río Cuarto, dpto. Rio Cuarto, Córdoba, a titulo de aporte de capital conforme lo establecido de capital conforme lo establecido por el art. 44 L.G.S., comprensivo de todo el patrimonio que compone su empresa individual, dedicada a la actividad agrícola, cuya explotación principal se encuentra radicada en el "Establecimiento Catriel", ubicado sobre ruta Provincial Nº 12, kilómetro 46,5, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Se ha confeccionado un estado de situación patrimonial cerrado al 29/02/2024, con indicación de los bienes, créditos a cobrar, bienes de cambio, bienes de uso y obligaciones a pagar, con descripción analítica de los bienes registrables que conforman el Patrimonio a transferir, auditado por Contador Público. El estado de situación patrimonial un activo total de \$ 17.349.988.104, un pasivo total de \$ 16.253.488.104 lo que hace un total del patrimonio neto de \$ 1.096.500.000, que se destina como aporte a la sociedad, el cual fue aprobado por Asamblea General Extraordinaria Nº 2 del 31/03/2024. Oposiciones: Estudio Bavera & Asociados. Paunero Nº 716. C.P. 5800. Rio Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Córdoba.

JUDICIALES

EDICTO DE REMATE EN EXPTE Nº: 658.687, AUTOS caratulados: "-ROSSI LUIS contra CAVANAGH sobre EJECUCION HIPOTECARIA", que tramitan por ante Juzgado colegia-

76 OFREC. **EDICTOS** 

do Nº2, Sec. transición de la Prov. de Santiago del Estero, se ha dispuesto hacer lugar a la subasta del inmueble embargado en autos ins-cripto como M.F.R N: 18-1548, PARCELA 05 B-3, localidad de AMASUYO, departamento PELLE-GRINI, con una superficie de SETE-CIENTOS CUARENTA Y NUEVE HEC-TAREAS, NOVENTA Y NUEVE AREAS, NOVENTA Y DOS CENTIAREAS, TREINTA Y UN DECIMETROS CUA-DRADOS (749 Ha, 99 As, 92 Cas, 31 dm2). Fijese la misma para el miércoles 10 de Julio del año 2024, a las 10.30 A.M., la que se llevara a cabo por el martillero designado en el patio central de Tribunáles. La venta será al contado y al mejor postor, tendrá una base de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUI-NIENTOS DOCE PESOS NIENTOS DOCE PESOS (\$ 66.191.512) equivalente a las 2/3 partes de la valuación fiscal. En ese acto el comprador depositará el 10% como seña cuenta precio y el 6% en concepto de comisión de martillero, sumas que perderá si no formaliza la operación sin justa causa, como también el impuesto de sellos por la transmisión de do-minio en remate judicial del 1% sobre el monto de subasta (art.2 inc.44 ap. F de la ley 5648 y su modificatoria art.1 de la ley 6110). FDO: DR. MONTEGRO, A/C DE SE-CRETARIA JUZ. CIV YCOMERCIAL 5 NOMINACION, SGO DEL ESTERO

EL Juzgado Nacional en lo Comer-cial Nº18, Secretaria Nº36, a cargo de la Dra. Valeria Pérez Casado, sito Marcelo T. Alvear 1840 3º, CA-BA, hace saber que el 4/6/2018 se dictó sentencia definitiva en los autos caratulados "CONSUMIDO-RES FINANCIEROS ASOCIACION CI-VIL P/SU DEFENSA c/CREDIL SRL s/ORDINARIO" (Expte. Nº 17354/2013) por la cual se orde-nó a Credil S.R.L entre otras cosas a restituir toda suma percibida en concepto de intereses en exceso del Costo Financiero Total (CFT) promedio del sistema financiero más 1,5 veces ese CFT promedio, en favor de los clientes y ex clientes de Credil SRL que hubieran tomado un préstamo en alguna de las su-cursales de CABA de dicha entidad el 1/3/2010 24/11/2023. Para mayor consulta, contactarse con Credil SRL telefóni-

76 OFREC. **EDICTOS** 

camente (0810-122-9292), vía mail (consultasyreclamos@credil.net),o personalmente en la sucursal sita en Solis 1077, CABA. Se deja aclarado que el edicto ordenado en la sentencia definitiva del 4/6/2018 debe ser publicado por cinco días en el Diario Clarin

EL Juzgado Primera Instancia Labo-ral Nº2, a cargo de la Dra. Verónica Isabel López por Subrogación Le-gal, Secretaria Unica, de la Tercera Circunscripción Judicial sito en calle Lavalle Nº2093 4to. Piso de la Ciu-dad de El Dorado , Misiones, cita por el término de CINCO (5) dias a GALENO ART S.A. CUIL 30-68522850-1 debiendo en tal plazo comparecer a estar a derecho por si o por apoderados y constituir domicilio en el radio de este juzgado, en autos caratulados "Expte. 42918/2023 GARAYO CACERES NANCY FATIMA C/GALENO ASEGU-RADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/Ejecución de Honorarios Conexidad Solicitada en "Expte. 93.443/2019...", bajo apercibi-miento de designar en su reemplazo al Defensor de Ausentes. PUBLI-QUESE el edicto por dos dias en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Midsiones e igualmente en el diario de mayor circulación de su último lugar conocido. El Dorado (Mnes.), a 23 días del mes de Mayo del 2024

EL Juzgado Primera Instancia Labo-ral Nº2, a cargo de la Dra. Verónica Isabel López por Subrogación Le-gal, Secretaria Unica, de la Tercera Circunscripción Judicial sito en calle Lavalle Nº2093 4to. Piso de la Ciudad de El Dorado , Misiones, cita por el término de CINCO (5) dias a GALENO ART S.A. CUIL 30-68522850-1 debiendo en tal plazo comparecer a estar a derecho por si o por apoderados y constituir domicilio en el radio de este juzgado, en autos caratulados "Expte. 42918/2023 GARAYO CACERES NANCY FATIMA C/GALENO ASEGU-RADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/Ejecución de Honorarios Conexidad Solicitada en "Expte. 93.443/2019..", bajo apercibi-miento de designar en su reempla-zo al Defensor de Ausentes. PUBLI-QUESE el edicto por dos dias en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Midsiones e igualmente en el diario

COBERTORES DE

76 OFREC. **EDICTOS** 

de mayor circulación de su último lugar conocido.El Dorado (Mnes.), a 23 días del mes de Mayo del 2024

POR Orden del Juzgado Federal de San Rafael Provincia de Mendoza a cargo del Dr. Eduardo Puigdengolas, Secretaria Civil a cargo del Dr. Damian Bernales, en autos Nº 38435/2023 caratulados "Milesi Garcia, Gloria Isabel c/Hoyos Ibañez, Victor s/Civil y Comercial-Va-rios" a los efectos de Notificar la rebeldia decretada a fs.54 al Sr Ho-Ibañez Victor DNI № 92.108.091 de ignorado domicilio, los siguientes decretos fechados 17/05/2024 y 03/06/2024, que en sus parte pertinente dice: "San Rafael, de mayo de 2024 A la pre-sentacion de fecha 16 de mayo del 2024, Proveo: Conforme lo solicitado y por cuanto la demandada debidamente citada no ha comparecido, declaro su rebeldia, haciendole saber que las resoluciones sucesivas se le tendran por notificadas automaticamente. Notifiquesela en la forma dispuesta por el articulo 59 del C.P.C.C.N" "San Rafael, junio de 2024. A la presentacion de fecha 30 de mayo de 2024, Proveo: Atento lo expresado y conforme lo solicitado , bajo la responsabilidad de la ejecutante, Publiquense Edictos por dos (2) dias en el Boletin Oficial y en el Diario "Clarin" comunicando a la demandada, Victor Ibañez Hoyos, la rebeldia en el presente proceso y haciendole saber que las resoluciones sucesivas se le tendran por notificadas auto-maticamente (Art 59 C.P.C.C.N.)" Dr. Damian Maximiliano Bernales Secretario Federal.

SUBSECRETARÍA de Acciones para la Defensa de las y los Consumido-res: DI-2022-17-APN-SSADYC,#MEC Fecha 14/10/2022. "ARTICULO 1º.- Impónese sanción de multa de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL (\$1.200.000.-).a la firma COTO CICSA, CUIT Nº 30-54808315-6, coto.notificaciones@coto.com.ar, con domicilio constituido en Paysandú Nº 1842 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infrac-ción al artículo 7º de la Ley Nº 24240, toda vez que, realizada una inspección en un local de dicha firma, se constató el incumplimiento del Programa Precios Cuidados.".

## Fúnebres

Sepelios y Participaciones

LARUFFA, Miguel Angel (O.E.P.D.) Falleció el 29-06-24. Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda, Lucio Pagliaro y Héctor Mario Aranda, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento

LARUFFA, Miguel Angel Q.E.P.D. Falleció el día 29 de junio de 2024. Sr. Jorge Figueiras, Producción Gráfica RR.HH. de Clarín Planta Zepita, lo despide con profundo dolor, dando sus condolencias para su familia y elevando una oración por su etemo descanso.

Publicando sábado y domingo: Lunes GRATIS 15-3046-0012

LARUFFA, Miguel Angel Q.E.P.D. Falleció el día 29 de junio de 2024. Con profundo dolor la Gcia Comercial del diario Clarin despide a Miguel, quien fue un excelente colaborador y una mejor persona. Acompañamos con una oración a sus seres queridos en este dificil momento













TECHO

especialista en techos 14:30 a 18 hs | Sab 8 a 13 hs

4699-0029 | 4699-0508 · www.techotech.com.ar

Av. J.M. de Rosas 866, Lomas del Mirador

## **Clarín**grilla

Nº 20.151

En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Mateo Alemán.

| 2000 |  |  |   |   |
|------|--|--|---|---|
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   |   |
|      |  |  |   | ; |
|      |  |  | 5 |   |
|      |  |  |   |   |

#### **Definiciones**

1 ► Escoger, preferir a una persona o cosa para un fin; 2 ▶ Bebida refrescante, efervescente y sin alcohol; 3 ▶ Pluma grande que tienen las aves en la cola; 4 ► Aparato para el registro y reproducción de sonidos por medio de una cinta cubierta de óxido magnético; 5 ▶ De Bayona, ciudad de Francia; **6** ▶ Divulgado, pregonado, difundido; **7** ▶ Derribar, demoler una construcción o parte de ella; 8 ► Afeite antiguo.//Fig. Persona de poco juicio; 9 ➤ Movimiento ruidoso del aire; 10 ► (Diego Rodríguez de Silva y ~) Pintor español, máximo representante de la pintura barroca española; 11 ▶ Garfio que resbala sobre los dientes oblicuos de una rueda para impedir que ésta retroceda; 12 ► Fig. Poco entusiasta ante algo; 13 ▶ Fofo y seco como el corcho; 14 ▶ Exento de faltas o defectos; 15 ► Uno de los nombres con el que la cristiandad medieval denominaba genéricamente al árabe o al musulmán; 16 ▶ Sustancia que produce pérdida de la sensibilidad; 17 ► Gladiador que lanzaba una red sobre su adversario a fin de envolverle para inmovilizarlo; 18 ► Arg. fam. Moneda; 19 ► Éxtasis contemplativo, durante el cual se suspenden las sensaciones exteriores, quedando el espíritu en estado de arrobamiento.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - ba - ba - ba - bar - ble - ca - ce - cen - cha - chi - cia - cor - de - do - do - du - e - ga - gir - gra - i im - la - la - la - lap - láz - le - li - mo - mo - na - ne nen - nes - no - o - pa - pe - pro - que - que - quez - ra - ra - re - re - rio - ro - rra - rrum - sa - sa - se - se - sia - so - te - te - te - ti - ti - tre - trin - ve - yo.

## Sudoku

Nº 6.844

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6 |   | 1 |   |   | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |   |   | 3 | 9 |   |
|   | 1 |   |   | 5 |   |   | 7 |   |
|   |   | 8 | 9 |   |   |   | 5 | 1 |
|   |   | 2 | 6 | 1 | 3 |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 4 | 2 | 9 |   | 6 |   |   |

|   | 8 |   |   | 4  |   |    |   |     |
|---|---|---|---|----|---|----|---|-----|
| 6 | 1 |   |   |    | 7 | 8  |   |     |
| 3 |   |   | 9 |    | 6 | 22 | 2 |     |
|   |   | 8 |   | 1  |   |    |   | 9   |
|   | 2 |   |   |    |   |    | 7 |     |
|   | 6 |   | 4 |    | 5 |    | 1 |     |
|   |   |   |   | 7  |   |    | 6 | 4   |
| 2 |   |   | 1 |    |   |    |   |     |
|   | 3 |   | 6 | 20 |   |    |   | 3.0 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| ARDUO,<br>TRABAJOSO<br>NECESIDAD       | <b></b>                    | DE LOS RI-<br>NONES (PL.)<br>IMPAR           | <b>₽</b>                                     | ASTATO<br>REY,<br>MONARCA | <b>₽</b>                    | BOVIDO YA<br>EXTINGUIDO<br>NOMBRE DE<br>MUJER | <b></b>                               |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| DE ALGO                                |                            | +                                            |                                              | +                         |                             | ₩ WUJER                                       |                                       |
| NOVENO<br>REGALABAS                    | <b>&gt;</b>                |                                              |                                              |                           | ARTÍCULO<br>NEUTRO<br>AVE   | <b>→</b>                                      |                                       |
| TUS BIENES                             |                            |                                              |                                              |                           | AMERICANA                   |                                               | CUBRIERON<br>EL SUELO<br>CON<br>LOSAS |
| IRA.<br>FURIA                          |                            | CONFORME<br>A LA LEY<br>CACHORRO<br>DEL LOBO | <b>→</b>                                     |                           |                             |                                               | +                                     |
| L <b>&gt;</b>                          |                            | +                                            |                                              |                           |                             | ESTADO<br>ALOTRÓPICO<br>DEL<br>OXÍGENO        |                                       |
| PREFIJO:<br>DEBAJO DE                  | NOS<br>ATREVEMOS<br>JUNTAR | <b>→</b>                                     |                                              |                           |                             | +                                             |                                       |
| L <b>&gt;</b>                          | +                          |                                              | CIUDAD DE<br>FRANCIA<br>PATADA DEL<br>ANIMAL | <b>→</b>                  |                             |                                               |                                       |
| ANDULLO<br>DE TABACO<br>CEREMONIA      | <b>*</b>                   |                                              | +                                            |                           | ÓRDEN<br>RECIPROCA<br>ERBIO | *                                             |                                       |
| 4                                      |                            |                                              |                                              | PREFIJO:<br>VINO          | <b>→</b> *                  |                                               |                                       |
| TOCARON<br>APENAS<br>UNA<br>SUPERFICIE | <b>→</b>                   |                                              |                                              |                           |                             |                                               |                                       |

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.843

#### Básico

| 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 |

#### Avanzado

| ~* | allz | au | • |   |   |   |   |   |
|----|------|----|---|---|---|---|---|---|
| 7  | 3    | 9  | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 4  | 6    | 2  | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 |
| 1  | 5    | 8  | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 8  | 7    | 1  | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 6  | 2    | 5  | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 9  | 4    | 3  | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 2  | 1    | 7  | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 3  | 8    | 4  | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| 5  | 9    | 6  | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 |

#### Claringrilla Nº 20.150

...todos los hombres son enemigos encubiertos (conclusión). Enrique

| ar | bus | se. | Nov | velis | sta f | ran | cés. |   |   |
|----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|------|---|---|
| 1  | E   | Т   | N   | A     |       |     |      |   |   |
| 2  | P   | 0   | L   | 1     | N     | 0   | М    | 1 | 0 |
| 3  | Α   | D   | 1   | N     | E     | R   | Α    | D | 0 |
| 4  | В   | 0   | С   | Α     | М     | Α   | N    | G | Α |
| 5  | E   | S   | Q   | U     | 1     | R   | L    | Α |   |
| 6  | Α   | L   | Α   | R     | G     | Α   | D    | 0 | R |
| 7  | В   | 0   | М   | В     | 0     | N   | E    | R | Α |
| 8  | E   | S   | P   | E     | S     | Α   | N    | Т | E |
| 9  | С   | н   | 1   | М     | E     | N   | Т    | 0 |   |
| 0  | C   | 0   | Υ   | U     | N     | D   | Α    |   |   |
| 1  | Α   | М   | В   | 1     | С     | 1   | Ó    | N |   |
| 2  | 0   | В   | 1   | Т     | U     | Α   | R    | 1 | 0 |
| 3  | P   | R   | Ε   | S     | В     | 1   | С    | 1 | Α |
| 4  | D   | E   | N   | Т     | 1     | С   | 1    | Ó | N |
| 5  | A   | S   | E   | ٧     | E     | R   | Α    | R |   |
| 6  | E   | s   | С   | A     | R     | P   | E    | L | 0 |
| 7  | S   | 0   | L   | S     | Т     | 1   | С    | 1 | 0 |
| 8  | A   | N   | С   | н     | 0     | R   | E    | N | Α |
| 9  | С   | E   | L   | 0     | S     |     |      |   |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Menester, nono, lo, donabas, legal, cólera, osamos, sub-, Niza, naco, O/R, rito, eno-, rozaron. Verticales. Penoso, unir, non, lobato, renales, coz, soberano, At, agamí, Er, Elsa, ozono, uro, losaron.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Cludad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$ 2.000,00 - Arquitectura \$ 2.000,00 - ELLE \$ 5.500,00 - Preescolar Genios \$ 3.000,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$2.300,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024\$1,999,90 - ELLE Decoración\$3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$4.999,90 -One Shot Dia del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90.

#### Edición del día

Edición de 64 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Lujány Zárate. Edición de 64 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuarí 1846 (1139), Capital, Tel.: 4348-7777, Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

## "El emprendedor político y su despiadada búsqueda de poder"

En los últimos años hemos sido testigos del nacimiento de un nuevo curro o una nueva tendencia en el ámbito político: el surgimiento del "emprendedor político". Es común encontrar individuos que están dispuestos a todo con tal de alcanzar el ansiado poder. Lejos de ser líderes comprometidos con el bienestar colectivo, son personajes sin escrúpulos que no dudan en pisotear a sus pares por sus ambiciones personales. Se caracteriza por su habilidad para generar un discurso obsecuente y atractivo para sus autoridades partidarias y utiliza estrategias sofisticadas para captar la atención y presentarse como un dirigente com-

prometido con la causa. Es notable su falta de ética y moral, utilizando tácticas manipuladoras, engañosas y destructivas para alcanzar sus objetivos, cuyo único propósito es acumular poder y riqueza. No duda en traicionar alianzas, difamar a colegas y oponentes o incluso cometer actos ilegales para obtener ventajas competitivas.

La falta de escrúpulos del emprendedor político se manifiesta en una serie de comportamientos desleales, utilizando el chantaje, la corrupción y las campañas difamatorias como herramientas para avanzar en su carrera. Además, son maestros en el arte del doble discurso, prometiendo una cosa al público mientras actúan a espaldas de manera diferente. Su único objetivo real es obtener una



función específica dentro del gobierno y utilizar su posición política para conseguir cómo hacer dinero a costa del Estado. También carece por completo de empatía hacia aquellos a quienes daña en su camino rumbo la cima y no le importa causar divisiones en sus propios partidos o socavar las instituciones democráticas con tal de lograr sus objetivos personales.

El emprendedor político sin escrúpulos supone un grave riesgo para la estabilidad democrática y el bienestar social, pues sus acciones erosionan la confianza partidaria y generan un clima tóxico donde prevalece la deshonestidad y la manipulación.

Francisco Manuel Silva frsilva50@gmail.com

#### Al maestro Ernesto Sabato, con cariño y respeto

A 113 años de su natalicio, lo recordamos con cariño y respeto, querido maestro Ernesto Sabato. Lo llamo así porque nos enseñó con su palabra, pero más con su ejemplo de vida. No es común que alguien admita sus limitaciones, mucho menos si tiene cierta trascendencia. Pero usted lo hizo teniendo trascendencia cierta. Siempre habló de sus dudas, exceptuando su pensamiento inalterable sobre el valor del ser humano. Su visión humanista de la vida lo redime de todo aquello en que usted creyó haberse equivocado. Por ese motivo, muchos jóvenes se sienten alentados por usted para perseguir las utopías. Porque con su esperanzada desesperanza, los picanea para lograrlo, en busca de los más altos y puros ideales.

Descanse en paz maestro, "El hombre y el universo" lo recuerdan desde "Antes del fin". Lo saluda un octogenario que lo relee seguido, complacido y respetuoso. Adolfo R. Ortiz adolfoortiz27@yahoo.com.ar

#### Diferencia en el costo de la Revisión Técnica Obligatoria

Fui a realizar la revisión técnica obligatoria (RTO) de mi auto en Salta capital, para lo que tuve que pagar 33.000 pesos. Pero con gran sorpresa me encontré que en la ciudad de Mendoza la misma revisión de un auto cuesta 23.000 pesos.

¿Alguien me puede explicar esto? ¿Un auto en Salta tiene más valor que en Mendoza? ¿No tendría que ser el mismo valor en todo el país? ¿Es una avivada argentina? ¿Quién controla esto? En fin, como todo en este país, primero hay que pagar y después reclamar (si anda el sistema, hasta que la persona se cansa y todo sigue igual).

#### Dr. Hector Hugo Montero

monterohh@yahoo.com.ar

#### Reclama por una calle en mal estado en Ituzaingó sur

Dicen que una vez había asfalto, hace de 30 años... Ahora no existe. Estamos a nueve cuadras de la estación de Ituzaingó sur, enfrente de la Colonia. Los abuelos tienen miedo a pasar (yo soy uno de ellos). Tengo miedo de caerme, en el destruido asfalto sobre la calle Asunción al 1000. Miles de promesas de los municipales. Todo está en carpeta, pero no pasa nada. Los inspectores, vienen, anotan y se van. Las ambulancias, los remises, los taxis, una empresa de colectivos cambiaron el recorrido porque el asfalto que ya no está. Tengo que caminar desde la esquina hasta mi casa porque nadie quiere entrar. Soy un hombre con ACV (parálisis de medio cuerpo). Nadie da una respuesta. Las calles del Centro sí las asfaltan, pero como la de nosotros es una cortada, miran para otro lado.

#### Francisco Omar Linares

linaresfranck@hotmail.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY 51



2 de julio de 1974

#### **HACE 50 AÑOS**

## Con Perón moría toda una era de la Argentina moderna

Los diarios no se editaron el 1º de julio, fecha de la muerte de Perón, ocurrida ese día a consecuencia del agravamiento de un severo cuadro cardiovascular que lo tenía postrado en cama desde una semana atrás. El hombre que marcó toda una época en la historia argentina había fallecido a las 13.15 del lunes 1°. Fue el punto final a unos días agitados, en los cuales los médicos no pudieron recuperarlo del deterioro de su corazón, cuadro cardíaco inexorable a esa altura. Al día siguiente, martes 2, Clarín le dedicaría toda la portada a la noticia, que conmovió al país y fue reproducida en las tapas de los diarios de todo el mundo. Clarín sintetizó el impacto popular y tituló: "Inmenso dolor popular por la muerte de Perón". La otra foto de la portada muestra a Isabel, su viuda, rodeada de su gabinete, al anunciar el fallecimiento y a la vez la asunción del mando en condición de nueva presidenta de los argentinos. Cierra la tapa con dos líneas en fuerte tipografía a lo ancho de la página: "Solidaridad y adhesión de todos los sectores". El país, en shock.

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











MÁX

MAÑANA

MÁX 18° MIÉRCOLES

Correo

MÁX

13°

Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



ACTUALIZADAS Por Maitena



rgentina fue campeón del mundo en Qatar. ¡Vaya novedad! En diciembre de 2022. Los festejos todavía siguen, increíblemente, por esa tercera estrella sumada a las de 1978 y 1986. El fútbol argentino siempre fue potencia mundial. Un dato lo ejemplifica: Participó en 17 de los 22 campeonatos ecuménicos. Sólo faltó a uno por eliminación en la fase preliminar (México 1970). Las otras ausencias fueron políticas. Sin embargo estuvo en seis finales (más de un tercio), nada menos. Ganó tres y perdió las otras tres. Se sabe. Pero la de Qatar llama la atención por razones diferentes: fue la primera que se realizó en Asia. La primera, también que se eligió con doce años de anticipación (junto con Rusia, 2018) y que provocó el famoso FIFAgate, con intervención de la Justicia de Estados Unidos...

Curiosamente, cuando ya se sabía de su realización en 2022, doce años antes, en el 2010, jugaron un partido amistoso Argentina con Brasil, en Doha. Este cronista estuvo presente. Ganó Argentina con un gol de Messicuando no- en el último instante del partido. En aquel equipo también estaba Di María.

## **Pasiones Argentinas**

## Perdido en )atar

#### Horacio Pagani Periodista

Los dos "sobrevivientes", 14 años después. Y so, Nuestro lugar era amplio y cómodo, con lipara Brasil jugaba Ronaldinho y un jovencito llamado Neymar... Pero la intención de esta columna no es contar detalles del partido sino circunstancias que se vivieron alrededor. La ciudad de Doha era como un inmenso descampado, literalmente.

El Aeropuerto, pequeño, desteñido, modesto, estaba abarrotado de gente, mayoritariamente asiáticos vecinos, naturalmente. No fue fácil el ingreso. Había una gran muestra de las estrictas normas musulmanas. Al cabo, con tres colegas pudimos salir y viajar en un taxi hasta un aparthotel del que teníamos la dirección en árabe. Estaba en un primer piving y dos habitaciones. Enfrente había un descampado de unas 20 manzanas. Eran cerca de las 20 cuando le dije a mis compañeros: "voy a conocer el centro..." Y tomé un taxi. No era tan difícil decirlo en inglés o en tipo esperanto. Llegué. Había luces y poco movimiento. Caminé un par de cuadras hasta que me di cuenta que no tenía tarjeta del hotel y que no sabía la dirección. Además, me acordé que el lugar no tenía ningún letrero identificatorio. Me dio un susto cercano al desmayo. "Voy a la Embajada argentina... habrá un consulado...¿cómo llego?". Nadie me entendía y tampoco tenía nada para explicar... Subí a un

taxi conducido por un marroquí que balbuceaba cuatro o cinco palabras en español... "Descampado, descampado" le decía mientras abría los brazos con desesperación. Por fin llegamos al más grande. El marroquí se dio cuenta de mi angustia y comentó a bordear lentamente toda el área...Había estado media hora y apenas había distinguido la entrada. Fallé en el primer intento y el chofer sonrió al ver mi desconcierto. Dos dudas más. Y aceranis. Me volvió el alma al cuerpo cuando encontré a mis colegas. Había rezado...

En el Mundial del 22 volví a Doha. En ese descampado habían construido diez rascacielos. Y en total, más de 50. Con hoteles gigantescos. Y 7 estadios. En un territorio tan chico que se podía llegar en subte a todos. El modernismo abrumaba. Por todas partes. Argentina fue campeón. Los traslados estaban planificados. Las rigideces religiosas parecían algo relajadas. Aunque sólo se podía tomar alcohol en los hoteles internacionales. Todo bien. Y la felicidad por el éxito de Messi y sus muchachos, bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni, fue inmensa. Había miles de argentinos. Pero yo nunca me desprendí de la tarjeta de mi hotel. Por las dudas.

CRIST

Un poeta de la gripe











TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

